#### La derecha de Marine Le Pen, tercera

BUENOS AIRES . ARGENTINA

Sorpresa en Francia: ganó la izquierda y ahora la pregunta es si podrá formar gobierno\_1.2



Adhesión sin multa Blanqueo: el plazo inicial para entrar quedó corto \_\_p.8

# El Cronista

W W W . C R O N I S T A . C O M

#### LUNES

8 DE JULIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9,500

Merval 1.619.977 

0,44 — Dow Jones 39.375 
0,17 — Dólar BNA 934 
0,05 — Euro 1,08 
0,05 — Real 5,46 
0,03 — Riesgo país 1406 
7-7,68

PESE A LAS DIFERENCIAS, MAURICIO MACRI DIRÁ PRESENTE

## Milei apuesta a relanzar la gestión: hoy firman en Tucumán el Acta de Mayo junto a 17 gobernadores

Asistirán representantes del sector empresario, pero no los jueces de la Corte. El sector gremial podría sumarse en un nuevo consejo

Cuatro meses después de haberlo anunciado en la Apertura de Sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei tendrá hoy su esperado Pacto de Mayo. A la medianoche, se firmará un Acta con diez acuerdos básicos para establecer políticas de mediano y largo plazo que, según alegan en la Casa Rosada, permitirán "sacar a la Argentina adelante". El acto tendrá lugar en la Plaza Independencia de Tucumán: allí estará presente todo el Gabinete Nacional, 17 gobernadores, delegados de cámaras empresarias y Mauricio Macri, como el único de los exmandatarios que aceptó la invitación. La expectativa oficial es que la firma del documento funcione como una suerte de salvaguarda para que la oposición se comprometa a apoyar las medidas que el oficialismo proponga. Los legisladores también esperan que el Ejecutivo adopte resoluciones más firmes en materia de gestión. \_\_\_P. 4y5



Milei explicitó ayer en Brasil su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro

ZOOM EDITORIAL

Una capa menos de cepo cambiario y un semestre de superávit primario

Hernán de Goñi

Director Periodístico

\_\_p. 2\_\_\_

> PANORAMA

¿El fin del liderazgo de Mauricio Macri y Cristina Kirchner en la Era Milei?

Analía Argento
Periodista
\_\_p. 12\_\_\_

FINANCIAL TIMES

El Merval lidera mientras inversores aplauden reformas en los emergentes

Joseph Cotterill \_\_p. 23\_\_



CAPUTO, PENDIENTE DEL NIVEL DE REINVERSIÓN

## Pagan u\$s 2600 millones a bonistas y el mercado ahora espera un posible rebote en las cotizaciones

El BCRA dio señales sobre el cepo cambiario y los pasos que faltan para emitir la nueva letra

El riesgo país cayó casi 8% el viernes y volvió a quedar cerca de los 1400 puntos. Ayudó la baja de la tasa en EE.UU. y la recuperación del real. Los inversores, de todos modos, se preguntan si esta mejora llegó para quedarse o no. Por lo pronto, el pago que Luís Capu-

to hará a los bonistas el miércoles por u\$s 2600 millones en concepto de intereses y amortizaciones de los bonos surgidos del canje de deuda del 2020, dará una primera pista. La reinversión será una buena señal, pero sigue atada al dólar y las reservas. \_\_\_\_P.14

Se mueve el banco: Sturzenegger entró al gabinete, pero Spotorno dejó de ser asesor presidencial \_\_R10



## Opinión

#### DEL TUIT DEL DÍA



"No hay nada que la política económica de Milei deje en pie. Bajó salarios y jubilaciones y redujo a cero la inversión pública y la demanda de consumo. Caen las ventas, se profundiza la recesión y aumenta el desempleo. Todo lo demás es verso financiero".

Axel Kicillof Gobernador bonaerense

#### EL NÚMERO DE HOY

43

kilos de carne se consumirán este año per cápita, por debajo del promedio de 73 kg según la Bolsa de Rosario (BCR)

#### > ZOOM EDITORIAL



Hernán de Goñi hdegoni@cronista.com

Caputo está a un paso de conseguir otro objetivo fiscal: el primer semestre terminó con superávit, según la Oficina de Presupuesto del Congreso

### Una capa menos de cepo cambiario y un semestre de superávit primario

ay una visible expectativa en el mundo empresario por adivinar los próximos pasos del Gobierno. Y aunque la Casa Rosada está preparando una gran escenografía en Tucumán para la firma del Acta de Mayo, la atención de los privados está en otro lado. El mensaje que el equipo económico puso sobre la mesa hace diez días, después de la sanción de la ley Bases, representa una ratificación del rumbo cambiario y monetario y, al mismo tiempo, nuevos desafíos.

Vamos por partes. La vigilia de Tucumán es una suerte de cierre político de la primera fase de Gobierno. Se espera, mínimamente, la presencia de los sectores políticos que acompañaron este proceso. Si no están los mandatarios provinciales que respaldaron la Ley Bases y expresidentes como Mauricio Macri, entonces la puesta en escena pierde lógica, porque el análisis inmediato será contar las sillas vacías más que las ocupadas. Los empresarios no van a despreciar la oportunidad de pasar sus mensajes en el convite, y los gremios tendrán que medir qué hacer frente a sus próximas batallas. Alguna presencia habrá.

Los compromisos del Acta consolidan un rumbo muchas veces prometido pero casi nunca alcanzado. Y es por eso que antes que las metas de largo plazo (achicar el gasto a 25% del PBI, reformar el sistema tributario y la coparticipación, entre otras) los privados miden los avances paso por paso. Ver para creer es una frase que define a la Argentina.

Si es por datos, el viernes llegó uno positivo: la Oficina de Presupuesto del Congreso confirmó que en el primer semestre hubo superávit primario (\$ 4,9 billones) y financiero (\$ 0,34 billones). Como la OPC usa una metodología distinta a la de la Secretaría de Hacienda (que mide lo que entró y salió en el mes, y no las partidas imputadas a cada período) el rojo de junio puede mutar a azul con diferir algún pago, como ya pasó con Cammesa.

Sobre lo cambiario y monetario, Luis Caputo y Santiago Bausili dejaron saber que seguirán avanzando sobre el cepo, pero capa por capa. El jueves pasado el directorio del BCRA aportó una señal al mercado: autorizó el giro de divisas para saldar intereses de deuda intercompany, siempre que haya un ingreso equivalente.

Está claro que la entrada de dólares seguirá siendo un factor determinante, más en un mes en el que habrá que pagar alrededor de u\$s 3000 millones a bonistas y al FML Sobre el ritmo de ventas del campo no ven una retención fuera de lo habitual. De hecho, en el Central esperan que poco a poco se extinga uno de los factores que redujo la liquidación (el pago gradual de una deuda de u\$s 8000 millones contraída en 2023 para maximizar la brecha). El blend también tiene un factor que contribuye a su supervivencia: muchos importadores lo usan para acelerar operaciones y su desaparición trasladaría esa demanda al mercado oficial. Hoy es visto como un factor estabilizador. Incluso bien mirado, gracias a la suba del CCL, ya le aportó algo de la devaluación que espera el agro: el viernes cerró a \$1010.

#### LA FOTO DEL DÍA

#### Sorpresa en Francia: ganó la izquierda

Sorpresivamente, una coalición de izquierda que se formó antes de las elecciones en Francia obtuvo la mayor cantidad de escaños parlamentarios en la votación de ayer, según sondeos de boca de urna. Las proyecciones colocan a la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron en segundo lugar y a la extrema derecha en tercero, después de haber vencido en la primera vuelta del domingo pasado. Pero ninguna de las tres fuerzas logró obtener la mayoría absoluta. El Nuevo Frente Popular, la alianza de izquierda que lidera Jean Luc Melenchon (foto) podría convertirse en la principal fuerza del Parlamento, pero aunque sume 170 diputados está lejos de los 289 escaños necesarios para una mayoría absoluta.



CRÉDITO: TELAM





La frase del día

Diana Modino

Canciller de Argentina

"Tenemos una mirada crítica sobre el presente del Mercosur y consideramos que su potencial como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo está altamente desaprovechado. El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina".\_\_\_

DOPINIÓN

Iván Buffone Licenciado en Ciencias Políticas (UCA)



# Deforestación mundial y la oportunidad argentina

vatar, una de las películas más exitosas de la historia, no sólo cautiva por su narrativa y efectos visuales, sino que también presenta un poderoso manifiesto sobre la sustentabilidad ambiental y social. Dirigida por James Cameron, la película retrata un planeta Tierra agotado por el consumo desmedido de recursos, trasladando la acción a Pandora, un mundo en donde la disputa por recursos naturales y entre comunidades, refleja de alguna manera nuestras propias luchas contemporáneas.

En los últimos 13 años, se han destruido 43 millones de hectáreas de bosques y selvas, según el informe de Frentes de Deforestación de la ONG WWF. En 2023, según un informe del Instituto de Recursos Mundiales junto a la Universidad de Maryland, nuestro planeta perdió 3,7 millones de hectáreas de bosques, una extensión casi equivalente al territorio de Suiza, generando alrededor de 2 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero.

En las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de los últimos años, los líderes mundiales vienen reforzando el compromiso no solo por frenar la deforestación, sino a revertir sus consecuencias. Para lograr esto, Forest Declaration Assessment, organización de la sociedad civil que realiza el seguimiento de los objetivos forestales a nivel mundial, declaró que se necesita reducir anualmente un 10% las tasas de deforestación. No obstante, según su último informe, ninguno de los indicadores globales parece ir por buen camino.

La organización Global Forest Watch incluye a cuatro países latinoamericanos entre los diez que más deforestan. Mientras Brasil y Colombia han logrado ciertos avances, Perú y Bolivia



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

continúan enfrentando serios desafíos. Aunque Argentina no figura en esta lista, ha perdido casi un 17% de su cobertura forestal desde el año 2000.

A pesar de este panorama, hay razones para el optimismo. La regeneración ambiental está ganando terreno en el mundo empresarial, con un enfoque en la reforestación como estrategia clave. La Mesa de Carbono Forestal Nacional de Argentina tiene como objetivo posicionar al país en los mercados de carbono a nivel regional y global. En 2023, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación comunicó que ya se comenzaron a desarrollar y certificar proyectos de 400.000 hectáreas, lo que equivale a dos veces más la superficie de bosques que se perdió en el 2022. ¿Qué significa esto? Estos proyectos podrían evitar y capturar alrededor de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, haciendo de Argentina un mercado atractivo para inversiones orientadas a reducir la huella de carbono; una cuestión vital en el mundo de los negocios de hoy.

La descarbonización productiva, ya sea a través de la mitigación de la huella como de la compensación de la que ha sido imposible de evitar, se ha convertido en una demanda muy clara de las cadenas de valor y de las instituciones financieras a nivel gobal, con un impacto directo en las empresas argentinas. Un claro ejemplo que vincula el potencial de exportar y las buenas prácticas ambientales es la Unión Europea, que ejerce restricciones para bienes que tienen exceso de carbono y prohíbe productos provenientes de campos deforestados. La sustentabilidad se valora en el negocio de forma directa. Demostrarle a los clientes y a la cadena de valor la responsabilidad por mitigar impactos negativos y generar positivos, vale la pena, generando acceso a mercados más exigentes.

El mismo ejemplo se visualiza a la hora de buscar recursos financieros. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, desde hace unos años le exige a las empresas en las que tiene presencia un plan de emisiones cero para 2050. "Nos centramos en la sostenibilidad no porque seamos ambientalistas, sino porque somos capitalistas y fiduciarios de nuestros clientes", dijo Larry Fink, CEO de la entidad.

El mercado financiero, el mundo de los negocios y los inversores comienzan a tener un enfoque más sostenible y descarbonizar la economía aparece empieza a plantearse como una herramienta de competitividad. Según el último reporte de BYMA, en 2023 en Argentina se emitieron un 35% más de valores negociables SVS (Sociales-Verdes-Sustentables) que en el 2022, consolidando la preferencia por estos instrumentos en los últimos años. Además, de acuerdo a un estudio de la firma SMS, 44% de las empresas que cotizan en Bolsa en nuestro país son medidas y calificadas con parámetros ESG.

Esta tendencia impulsa a que proyectos del sector privado, como The Carbon Sink, Nativas, Carbon Neutral +, Nulla Exitus y tantos otros, ofrezcan soluciones y oportunidades para estas empresas, buscando generar un instrumento de valor para el mercado, el crédito de carbono, así como potenciar la conservación y regeneración forestal.

En paralelo, diversas organizaciones están liderando la reforestación. ReforestArg es una comunidad de voluntarios que busca restaurar los bosques nativos que se perdieron y concientizar sobre la situación. Arboles Sin Fronteras es otra de las asociaciones civiles en Argentina que desde 2010 se dedica a la forestación comunitaria y educación ambiental. Al día de hoy, plantaron alrededor de 15.000 árboles nativos y va por más. Baum Fábrica de Árboles, es otro de los emprendimiento que busca ayudar a recuperar los bosques nativos de Córdoba permitiendo, a través de la plataforma digital, plantar un árbol a distancia. Desde sus inicios en 2020, lograron vender aproximadamente 60.000 árboles.

La reforestación en áreas previamente deforestadas contribuyen capturando al menos 107 millones de toneladas de carbono de la atmósfera anualmente. Argentina posee una gran extensión y diversidad, otorgándole una posición privilegiada para tomar acción en pos a un futuro más sustentable. A medida que la deforestación se convierte en un problema global, Argentina tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar la iniciativa. Al promover prácticas empresariales y comunitarias que fomenten la reforestación, el país no solo contribuirá a la regeneración ambiental, sino que también generará nuevas oportunidades productivas y comerciales. Esto es crucial para fortalecer la competitividad de Argentina en el escenario internacional, demostrando que el desarrollo sostenible y la prosperidad económica pueden ir de la mano.\_\_\_

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

\_\_\_\_ ISSN 03255212 STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - e-mail: comercial@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (1425) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com. French 3155 Piso 5to, Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

ARRANCA LA FASE 2 DEL GOBIERNO LIBERTARIO

## Acta de mayo

## Milei relanza su gestión con el pacto en Tucumán: Macri dirá presente junto a 17 gobernadores

El Gobierno conseguirá la rúbrica del documento con diez puntos "refundacionales". Se espera crear el Consejo de Mayo esta semana y hay dudas en sectores de la oposición sobre cómo posicionarse

DENVIADO ESPECIAL



Julián Alvez jalvez@cronista.com Desde San Miguel de Tucumán Tucumán

Cuatro meses después de haberlo anunciado en la Apertura de Sesiones del Congreso, el presidente Javier Milei tendrá este lunes su esperado Pacto de Mayo. A la medianoche, se firmará un Acta con diez acuerdos básicos para establecer políticas de mediano y largo plazo que, según alegan en la Casa Rosada, permitirán "sacar a la Argentina adelante". El acto tendrá lugar en la Plaza Independencia de Tucumán: allí estará presente todo el Gabinete Nacional, 17 gobernadores, delegados de cámaras empresarias y Mauricio Macri, como el único de los exmandatarios que aceptó la invitación.

La realización de esta ceremonia se hizo esperar. Fechada originalmente para el 25 de mayo, el Pacto debió posponerse por las demoras que sufrieron la Ley Bases y el paquete fiscal, sancionados dos semanas atrás. Esa aprobación legislativa es considerada por el Gobierno como la culminación de una primera fase de la gestión mileista. Ahora, esperan que la firma del Acta de Mayo funcione como una suerte de salvaguarda para que la oposición se comprometa a apoyar las medidas que el oficialismo proponga y que se atengan a los diez lineamientos refundadores. Y arranque la fase dos.

Aun así, diferentes actores de la oposición que se mostraron colaborativos con el Gobierno afirman -en público y en privado- que con las facultades delegadas y las nuevas herramientas de gestión brindadas a Milei, serán más escrupulosos con la gestión nacional. Signo de ello es el comunicado lanzado el sábado por Hacemos Coalición Federal, el bloque que en Diputados preside Miguel Pichetto, que rechazó la invitación para ir a Tucumán y le pidió al oficialismo "acciones concretas" y "una relación institucional razonable". Los cuatro ministros de la Corte Suprema, los expresidentes (a excepción de Macri) y las entidades gremiales también se ausentarán.

Este último sector es uno de los seis que serán citados con posterioridad a la firma del acta para constituir el Consejo de Mayo, un organismo ad-hoc que tendrá un representante del El Ejecutivo espera que el Pacto funcione como garantía para poder impulsar nuevas reformas de fondo

Hasta ayer había 17 gobernadores que iban, 5 ausentes y 2 en duda: Santa Cruz y Santiago del Estero

Macri confirmó su asistencia en medio de la tensión por la deuda de Nación a CABA y la interna en el PRO Ejecutivo, de Diputados, del Senado, de las provincias, las entidades gremiales y el sector empresarial para discutir y formular los proyectos que permitan cumplir con los diez acuerdos del Pacto.

La creación de este cuerpo saldrá por decreto en los próximos días, aunque se desconoce cómo será la dinámica de elección de sus integrantes. Por lo pronto, el Ejecutivo ya tiene ideados algunos proyectos de corte económico para proponer en el Consejo, pero se mantiene el secretismo sobre cuál sería el contenido.

Uno de los puntos pide formular una nueva fórmula de coparticipación federal. "Es más fácil cambiar la Constitución", bromeaba un importante gobernador. Hasta el cierre de esta edición, había 17 provincias confirmadas, 5 que declinaron la invitación (Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego) y 2 que mantenían en reserva su decisión: Santa Cruz y Santiago del Estero.

El patagónico Claudio Vidal se muestra molesto con el Gobierno por la indefinición sobre las represas hidroeléctricas de su provincia y los planes libertarios sobre YCRT e YPF. El norteño Gerardo Zamora tiene un vínculo saludable con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque no tiene esa sintonía con el jefe de Estado. Era una posibilidad que asista pero que no firmara el acta.

La asistencia a la vigilia del 9 de julio que se hará esta jornada a la noche no es garantía de acompañamiento total al Gobierno. Por ejemplo, los gobernadores continúan movilizando el reclamo por los fondos de la Anses. En particular, CABA comenzó a presionar a través del PRO a nivel nacional por el cumplimiento de la deuda por la deuda de coparticipación que Nación mantiene con ese distrito desde la gestión pasada. El expresidente Macri se sumó a ese reclamo y teje una relación cada vez más tensa con La Libertad Avanza.

Las cámaras del G6 empresarial (ADEBA, BCBA, CAC, CAMARCO, SRA y UIA) también estarán presentes. Aunque ven de manera positiva la firma del Pacto, consideran que el Consejo de Mayo no cambiará expectativas en el corto plazo y que se precisan gestos más concisos para el segundo semestre de gestión.



Valor agregado El Cronista Lunes 8 de julio de 2024



## Sin mencionarlo, Milei volvió a cargar en un foro ultra contra Lula, Evo Morales y el kirchnerismo: "Necesitan que fracasemos"

**El Cronista** 

**Buenos Aires** 

Durante el encuentro Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) Brasil 2024, un mitin de la ultraderecha internacional, el presidente Javier Milei profundizó su distancia del mandatario actual de ese país, Luiz Inacio Lula da Silva y cuestionó al gobierno de Bolivia y al kirchnerismo en Argentina.

"Lo único que les interesa a los socialistas es el poder por el poder mismo, la consecuencia es una inflación desenfrenada que la gente termina pagando con lo que regalan en subsidios y comprando bienes más caros y de peor calidad con la política de inversión industrial y manufacturera que el gobierno promueve para beneficiar a sus amigos", sostuvo el Presidente

en su discurso desde la ciudad brasileña de Camboriú.

En este sentido, el libertario apuntó contra Lula da Silva y afirmó que esto es lo que defienden "todos los populistas que integran el Grupo Puebla o lo que antes se llamó Foro de San Pablo". Y aseguró que "los que se llenan la boca hablando de democracia y pluralismos están dispuestos a atrincherarse en el palacio cuando el pueblo reclama un cambio".

En este sentido, cuestionó otra vez a Bolivia e indicó que esto pasó en 2019 cuando Evo Morales "se obstinó". "Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo, dispuestos a montar un falso golpe de estado para sumar un puntito más en la elección", sostuvo el Presidente sobre el reciente levantamiento militar contra su par boliviano, Luis Arce, que incluso la oposición en Bolivia condenó a viva

Paralelamente, volvió a subrayar su distancia de Lula al afirmar que el expresidente Jair Bolsonaro sufre una "injusta" persecución judicial. Y criticó duramente al kirchnerismo, sobre el que advirtió: "Necesita en un nivel vital que fracasemos. No se pueden permitir que a la Argentina le vaya bien, porque si es así a ellos les irá mal".

Desde la previa, y a media que se sucedieron las reuniones con figuras del bolsonarismo, el gobierno del Partido de Trabajadores (PT) se mantuvo en alerta y dejó trascender que de haber un nuevo insulto, no dudarían en llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Iulio Bitelli.

"Los que se llenan la boca hablando de democracia y pluralismos están dispuestos a atrincherarse"

Fuentes diplomáticas revelaron que Lula analiza la posibilidad de responder a las fuertes críticas con una estricta decisión si el fundador de La Libertad Avanza vuelve a difamarlo, para dejar la embajada en manos de un encargado de negocios, tal como sucedió con España tras el duro cruce con el presidente Pedro Sánchez. Además evalúan analizar la situación del nuevo representante diplomático argentino en Brasil, Daniel Raimondi.

Hace algunos días, Lula da

Silva anticipó su malestar al exponer que Milei debería pedir disculpas porque dijo muchas "tonteras" contra él y el país. "No hablé con el presidente de Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonteras, sólo quiero que se disculpe", supo plantear en declaraciones periodísticas luego de que el libertario confirmara su participación en la Cumbre del Mercosur, evento al que finalmente no asistirá.

Sus palabras generaron la reacción adversa en el exponente libertario que, en lugar de disculparse, reiteró sus fuertes críticas alegando que estaba "describiendo" al tres veces presidente de Brasil. En paralelo, se bajío de la cita en Asuncióin y viajó al país vecino para mostrarse con Bolsonaro\_\_\_

## Economía & Política



"La Argentina es ingobernable, hay que ir por una reforma constitucional"

Jorge Capitanich

Ex gobernador de Chaco

**PRESUPUESTO** 

# En 2025 las retenciones pesarán menos y avanzará la desregulación comercial



El Gobierno espera cerrar el año con un superávit comercial de u\$s 22 mil millones

En su anticipo del Presupuesto, el Gobierno ratificó el fin del impuesto PAIS. Si bien subirá lo recaudado por retenciones, bajarán su participación en el total.

\_\_\_ Victoria Lippo

\_ mlippo@cronista.com

El Gobierno nacional envió al Congreso un anticipo de lo que será el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025. Allí especificó la permanencia de las retenciones, ratificó la eliminación del impuesto PAIS y la baja de la recaudación por los tributos al comercio exterior. En el mientras tanto, avanzará con desregulaciones en materia comercial.

Para lo que resta del año, el Poder Ejecutivo estima que las cantidades exportadas subirán un 20,9% mientras que las importadas se reducirán en un 17,7%. Medido en dólares, las exportaciones de bienes y servicios subirán un 14,4% y las importaciones se reducirán un 20,7%, lo que permitirá cerrar el año con un superávit comercial de u\$s 21.918 millones, contra el déficit de más de u\$s 9.000 millones registrado el año pasado.

El Gobierno espera que se mantenga el aumento de los volúmenes enviados al exterior. Dentro de los tributos vinculaEn 2024 las exportaciones subirán un 14,4% y las importaciones caerán un 20,7%.

Por retenciones, se espera que lo recaudado el año próximo aumente un 52,8% respecto de 2024. dos a la actividad comercial externa se destacan el impuesto PAIS, que reducirá su aporte al año próximo ya que está previsto que desaparezca a finales de este año. En el caso de los derechos de exportación, se espera que lo recaudado el año próximo aumente un 52,8% respecto de 2024. A pesar de esta suba, el Ejecutivo proyecta que las retenciones recorten su participación sobre el total: pasarían de ser el 1,25% del PBI al 1,21% en 2025, en función de las cantidades, precios y tipo de cambio.

En el caso de los impuestos aplicados sobre las importaciones (derechos de importación y tasa estadística), los recursos aumentarían un 48,7% a los registrados en 2024. Esto respondería al aumento de las importaciones y la suba del tipo de cambio.

En el Presupuesto, el Ministerio de Economía aseguró que continuarán con la reducción de los costos de importación y con medidas para estimular las exportaciones y facilitar las operaciones comerciales. Incluyó además avanzar en la mejora de los procesos antidumping, las adecuaciones arancelarias, el desarrollo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la simplificación de reglamentos técnicos y el desarrollo de nuevas herramientas.

#### **EJES DE APERTURA**

Para lo que resta del año, son seis los puntos principales sobre los que se seguirá avanzando:

La revisión de reglamentos técnicos, de los cuales hoy Argentina tiene 42 reglamentos en distintos productos y rubros que tienen que ser revisados en gran parte para adaptarse a las nuevas condiciones técnicas y de mercado, pero que apunten hacia la facilitación en el comercio.

Continuar con la baja y revisión de aranceles, al igual que se hizo en insumos del sector automotriz, o neumáticos y línea blanca.

Simplificación de regimenes, como el de inversiones o de importación de bienes usados, que dan beneficios a algunos sectores pero plantean, según señalaron, todavía algunas trabas burocráticas que se traducían en desincentivos para su uso.

Lograr que la Ventanilla Única de Comercio Exterior centralice la mayor cantidad de operaciones. En el mediano plazo, se avanzará sobre la interoperabilidad para que todos los organismos intervinientes puedan hacerlo en la misma plataforma, y el sobre digital, para reducir los envíos físicos de información y mejorar la trazabilidad.

Se mantienen además mesas de trabajo con otros organismos para revisión de procesos y en paralelo en programas de fomento a la exportación, con foco en los potenciales exportadores. Jubilados: el Gobierno empezará a pagar juicios con sentencia firme



#### LO CONFIRMÓ EL TITULAR DE ANSES

El Gobierno anunció que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empezará a pagar los juicios de los jubilados que tengan sentencia firme por reajustes de haberes.

El titular del organismo, Mariano De los Heros, lo confirmó en Radio Rivadavia.

La liquidación de las demandas de los jubi-

lados se componen de dos términos: "uno es el reajuste del haber, la sentencia dice en general aumenta un 33% el haber previsional de un jubilado y pensionado y, después, se genera una deuda por el retroactivo" por "todos los meses que duró el juicio más dos años desde antes del inicio de la demanda".

NÚMEROS EN ROJO

## Un 35% de las personas que tiene trabajo no supera la línea de pobreza

Así surge de un trabajo que elaboró la UBA. La situación se da en medio de un contexto de pérdida del poder adquisitivo y de planes de ajuste y una baja del consumo y la actividad

\_\_\_ Matías Bonelli

\_\_ mbonelli@cronista.com

Las complicaciones de la situación socioeconómica se hacen cada vez más palpables. Pese a que el Gobierno insiste en que se ven algunos signos de mejora de la economía en general y que durante este semestre se comenzará a ver un repunte más fuerte y sostenido, lo cierto es que hay números que no permiten entender ese optimismo.

Una de esas variables, por ejemplo, es lo que ocurre con los salarios. Algunos estudios privados muestran que los privados crecieron 1,6% en términos reales, aunque esto no tiene que ver con mejores paritarias, sino con la desaceleración de la inflación.

Así lo muestra el último trabajo de la consultora Centro-Periferia, que se obtiene de convenios colectivos de trabajo firmados, y que venía de dos meses de caída y, desde noviembre de 2023, acumula un deterioro del 7,7% real.

En medio de esto, se da también una situación muy compleja que marca las complicaciones que aparecen en la situación económico-social.

De acuerdo con un informe del Centro RA de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, al menos un 35% de las personas con trabajo son pobres.

El estudio evidencia, además, "un alarmante crecimiento de 32,4% de la desocupación entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024", lo que revela un total de 1.088.000 personas que se quedaron sin trabajo.

Según el trabajo, que toma como base los datos provistos del INDEC para el primer trimestre de 2024 sobre empleo, actividad e ingresos, a fines de 2023 ya había un 34,9% de ocupados bajo la línea de la pobreza, un indicador se mantiene en alza debido al aumento de la canasta básica total.

A mayo, y según el INDEC, una familia de cuatro precisó ingresos por \$ 851.351 para no ser pobre, y de \$ familia de cuatro personas

"Estamos frente a un récord creciente de personas que tienen trabajo pero son pobres ya que sus ingresos familiares no alcanzan a cubrir una canasta de bienes y servicios básicos. Se trata de un fenómeno que se incrementó en los últimos años y aumentó significativamente en el último semestre. Si se toma como comparación 2017, los ingresos promedios de las personas ocupadas cayeron casi un 40%, 14 puntos de los cuales fueron durante los últimos seis meses", resalta el relevamiento



La construcción es uno de los sectores más afectados

"Se trata de un fenómeno que se incrementó en los últimos años y aumentó significativamente en el último semestre"

A raíz de la baja del consumo, empresas decidieron dar de baja turnos de producción y achicar plantillas

de la UBA.

De cara a lo que viene el panorama no es el más alentador en cuanto a la evolución del poder adquisitivo. En la desaceleración de precios que se vio en mayo -y que mejoró el poder de compra de bolsillo- mucho tuvo que ver que se patearon algunos reacomodamientos de tarifas de servicios, algo que sí ocurrió en junio.

Por esto, se espera que esa evolución se detenga o al menos se vea complicada. Hacia adelante, lo que se prevé es que los convenios colectivos de trabajo serán totalmente dependientes de lo que ocurra con la inflación.

Otra de las variables que aparece en este contexto tiene que ver con la caída del ritmo de actividad que se viene dando, y que según los últimos datos del Indec en mayo también fue negativo. Según cifras oficiales, ese mes producción industrial cayó 14,8% interanual. Incluso, de las 16 divisiones de la industria manufacturera, 15 presentaron bajas interanuales.

Y como parte de este proceso recesivo, lo que se comenzó a dar hace ya algunas semanas es la determinación de varias empresas de suspender la producción. Así se vio en compañías como Acindar, Toyota, Renault, Nissan, GM, Fiat o Ferrum, entre otras.

Incluso, en algunos casos se dieron situaciones mucho más complejas como la pérdida de los puestos laborales. Esta realidad alcanza a varias ramas de la industria, aunque en algunas en particular pegó de forma mucho más dura. Una de ellas es la de los trabajadores estatales, que ya sufrieron fuerte el rigor de la tijera del Gobierno y la tendencia continuará, para sumar unos 75.000 despidos para fin de año

Otro es el de la construcción, que por el freno de la obra pública perdió ya 100.000 puestos, en tanto que entre los metalúrgicos se redujeron 12.000 puestos, con la perspectiva hasta de triplicar esa cifra solo en los próximos dos meses.

TRIBUTOS

# Contabilizan 155 impuestos y tasas en el entramado fiscal argentino

\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

En un análisis sobre el entramado de presión fiscal de la Argentina se identificaron 155 diferentes tipos de tributos entre impuestos, tasas y contribuciones: 46 a nivel nacional, 25 a nivel provincial y 84 a nivel municipal.

Así lo detalló Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf), quien dio a conocer el 'vademécum' impositivo. "Si bien a priori una tasa no es un impuesto, lo que sí puede afirmarse es que al menos existen 61 impuestos claramente definidos al considerar los tres niveles de gobierno", detalló el economista.

En la comparación con 2023, el estudio dejó como resultado que creció la cantidad de tributos. El economista explicó la metodología del estudio y aclaró que se consideró necesario realizar los siguientes cambios respecto al vademécum del año 2023: por un lado, la suma de tres tributos nacionales y, por otro, la resta de dos.

"A nivel municipal la adición de siete tributos y la eliminación de uno. Como resultado, los tributos totales identificados pasaron de 148 en 2023 a 155 en 2024", indicó Argañaraz.

Los 10 tributos que más recaudan aportan el 92% de la recaudación consolidada del país, con el impuesto al valor agregado como el de mayor participación, con el 27%. "La recaudación efectiva se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos", explicó Argañaraz.

Los cuatro impuestos que más erosionan la competitividad (retenciones, PAIS, Cheque e Ingresos Brutos) recaudan el 8% del PBI, indicó IDESA. La presión tributaria es del 28% en el primer trimestre. Así, plantearon que esperar a crecer para bajar impuestos es "inconsistente". Economía & Política

Lunes 8 de julio de 2024 El Cronista



Diputados dio luz verde a uno de los puntos centrales que pretendía el Gobierno

CAPÍTULO FISCAL

8

# Blanqueo: advierten que el plazo inicial de adhesión quedó corto

Esta semana se publicaría en el Boletín Oficial el capítulo fiscal con cambios respecto a la exteriorización de activos "por familia". El llamado de los especialistas.

\_\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_\_ leterovich@cronista.com

La demora en la aprobación del capítulo fiscal en el Congreso, que llevó más de seis meses por las negociaciones con los bloques dialoguistas, tiene efectos negativos sobre el Régimen de Regularización de Activos dadas las fechas que se fijaron. Las alternativas disponibles y el veto que se espera para esta semana.

Al igual que los presidentes anteriores, y en búsqueda de fondos frescos en medio de la caída de la recaudación, Javier Milei propuso un nuevo blanqueo de capitales con un alícuota 0 hasta u\$s 100.000 y para montos superiores del 5%, 10% y 15% según la etapa.

Pero las fechas que se fijaron para cada una de ellas, a pesar del tiempo que pasó, quedaron igual a las del proyecto que ingresó en diciembre a la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Lo que alertan, los especialistas, que podría jugarle en contra al éxito de la iniciativa.

Sobre todo, en la de la "Etapa 1", que según lo que estableció el artículo 24, sería desde el día siguiente de la reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive.

Así, en caso de que se publique esta semana en el Boletín Oficial el apartado de "Medidas fiscales paliativas y relevantes" y el organismo que lidera Florencia Misrahi lleve a cabo la Si se publica el lunes y AFIP lleva a cabo la reglamentación a los 10 días estaría vigente dos meses y medio.

Para los especialistas, el presidente Javier Milei debería hacer uso de la facultad de prorroga. reglamentación en el tiempo máximo establecido (10 días), la primera etapa solo estaría vigente dos meses y medio.

"Quedaron muy desfasadas las fechas", alertó el contador Marcos Felice. Y agregó: "Fueron fijadas en el texto original que se envió en diciembre y se terminó aprobando seis meses después. Se debió haber corregido en Diputados o en el Senado para que los tiempos no queden tan justos ahora".

La misma postura tuvo el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, quien también sostuvo que se debe prorrogar la primera etapa, al considerar que será más exitoso cuando se implemente y halla indicadores de salida de la recesión. "Si queda como fecha límite el 30 de septiembre, inclusive la primera etapa, el blanqueo de efectivo podría no ser tan contundente", destacó.

Así, ambos estuvieron de acuerdo en que el presidente Milei debería hacer uso de la facultad que se le delegó en ese mismo artículo 24. "El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar las fechas mencionadas hasta el 31 de julio de 2025, inclusive", estipularon.

En caso de hacerlo, para Felice deberían correrse las fechas de forma proporcional: la "Etapa 1" desde el día después de la reglamentación de AFIP hasta el 31 de diciembre de 2024; la "Etapa 2" hasta el 31 de diciembre de 2025; y la "Etapa 3" hasta el 31 de julio de 2025.

#### EL VETO QUE SE ESPERA

Tras la aprobación del capítulo el viernes pasado en Diputados, durante esta semana existieron diferentes reuniones de funcionarios de la AFIP, entre ellas una con la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini que permanece de la gestión anterior.

Uno de los temas centrales de esos encuentros fue la disposición de "blanqueo por familia" dado que el artículo 29 
estableció que para calcular la 
alícuota aplicable se deberán 
considerarán los bienes regularizados por el contribuyente 
en esa etapa o en la anterior por 
ascendientes, descendientes 
hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad y por los 
cónyuges y convivientes.

"Van a modificarlo", adelantó una fuente a El Cronista. Así, la opción que se manejaría por estas horas en AFIP sería que el monto exento de u\$s 100.000 se comparta entre los miembros de la familia que ingresen, pero el resto quedaría individual. CUMBRE DE CANCILLERES EN ASUNCIÓN

## Mondino le reclamó "un shock de adrenalina" al Mercosur para aggiornarse a las nuevas demandas

La canciller participó de un plenario con sus pares y los referentes económicos. Allí presentó la visión del Gobierno, un día antes del encuentro de líderes al que no asistirá el Presidente

**El Cronista** 

**Buenos Aires** 

Mientras el presidente Javier Milei siguió con su agenda política en Brasil de la mano de su aliado Jair Bolsonaro, la canciller Diana Mondino participó junto al resto de los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur en las sesiones plenarias del Consejo Mercado Común del Mercosur, en Asunción. Allí presentó su agenda de propuestas para el bloque del Cono Sur, al que le reclamó un "shock de adrenalina", un día antes de la cumbre de líderes.

Junto a ellos participaron también los ministros de Economía y Finanzas, los Coordinadores Nacionales, las autoridades de diversos organismos multilaterales, comitivas técnicas e invitados especiales. Por el caso de la Argentina, participaron en el plenario Pablo Quirno, el secretario de Finanzas de la Nación, y Marcelo Cima, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, de la Cancillería. También se sumó a la comitiva la diputada de LLA, Juliana Santillán, y Fernando Iglesias, del PRO, de la comisión de RR.EE.

"La Argentina, bajo la conducción del Presidente Milei, impulsa una nueva política económica exterior, estratégicamente centrada en la libertad", manifestó Mondino al tomar la palabra. Reafirmó la pertenencia de la Argentina al bloque y reconoció diversos logros en el proceso de integración, como "el haberse convertido en el principal destino de nuestras ventas externas "y "ser el primer escalón del proceso de internacionalización de nuestras empresas, particularmente

No obstante, también planteó una serie de cuestionamientos sobre la dinámica actual del bloque: "El Mercosur está necesitando un shock de adrenalina". Aludió a un potencial "altamente desaprovechado" como mercado ampliado y plataforma de relacionamiento con el mundo.

"En lo que respecta a la dimensión comercial, resulta innegable el estancamiento que



Mondino, con Quirno (izq), el secretario de Finanzas, y Cima (der), del área Económica de la Cancillería

sufre el comercio intrazona", señaló, y es "indiscutible que hasta ahora el Mercosur no logró facilitarnos el acceso a los grandes mercados extrazona" por la ausencia de nuevos acuerdos con los bloques más pujantes a nivel global. "A esto se suma que contamos con un 'arancel externo común' relativamente alto para los estándares internacionales y que, por su alta dispersión y excepciones, dificulta la operatoria de nuestras empresas", afirmó

Mondino.

En este sentido, anticipó que "la Argentina presentará en el próximo semestre lineamientos generales para una revisión integral del arancel" en el marco del Grupo Mercado Común. Y al mismo tiempo, se refirió a un "aggiornamento" de la agenda externa del Mercosur con nuevas modalidades de negociación, más flexibles, con terceros países o grupos de países tanto de la región como del resto del mundo.

En segundo lugar, la canciller consideró que "la agenda del

bloque posee un alto grado de inercia, que avanza lentamente para la velocidad de los cambios globales. Basta señalar, por caso, que un tópico tan trascendente y disruptivo en la agenda global, como lo es la inteligencia artificial (IA), no es abordado en ninguno de nuestros foros".

Hacia el final, Mondino hizo hincapié en la intención de promover un 'aggiornamento' institucional del Mercosur que, respetando su esencia intergubernamental, facilite la adopción de decisiones.\_\_\_

#### Poder Judicial de la Nacion

JUZGADO CIVIL 62

EDICTO: El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 62, a cargo del Dr. Juan Pablo Lorenzini, Secretaria única a cargo de la Dra. Laura Wiszniacki, sito en Av. De Los Inmigrantes 1950, Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires, comunica por 2 días en el Diario "El Cironista", en autos "J. GROSSO S.A. C/ LESAMI S.A. Y OTRO S/EJECUCION DE ALQUILERES" (Expte. 29466/2021), que la Martillera Natalia Daniela Ceraldi DNI: 32.531.997 subastará el día 14 de agosto de 2024 a las 11:30 hs. (reserva n 38094) en punto, en la Oficina de Subastas Judiciales sita en Jean Jaures 545, PB, CABA, el 50% indiviso del inmueble sito en la calle Cuba 2681/83/85, entre Franklin D. Roosevelt y Manuel Ugarte, Piso 4" UF 9, CABA, Matricula 16-10713/9, Nom. Cat.: C 16, S 27, M 24, P 6. De la constatación efectuada en autos, con fecha 06-11-2023, surge que el mismo se encuentra OCUPADO por la Sra. Adriana Nora Feldman DNI: 10,986,480, en carácter de propietana de la otra mitad indivisa y es la única habitante junto con su mascota (Gato). El bien consta de living-comedor, baño completo, dormitorio, cocina y balcon comido a la calle, con salida desde el living comedor y la cocina. Superficie Cub. 42,42m2, Semicub. 0,84m2, Balcón 4,90m2, Total: 48,16m2. Se observa una mancha de humedad en el techo del balcón y otra pequeña en la pared del fiving-comedor contigua a la del baño, y que en dicho baño no funciona la canilla derecha del lavamanos. BASE RETASADA: USS 25.250, al contado y al mejor postor. Para el supuesto de que no existan postores, transcumda la media hora se procederá a subastar el 50% del inmueble, sin base. SENA: 30%, COMISION: 3%, SELLADOS: 1% m DEUDAS: AYSA al 13/04/23 SIN deuda, Expensas al 23/06/2023 SIN deuda, Aguas argentinas S.A. (Ex OSN) al 11/03/2024 SIN deuda, Inmobiliario y ABL al 11/12/2023 SIN deuda. Se exige a quien o quienes resultan compradores la constitución de domicilio electrónico en el plazo de cinco (5) días bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo. de disponer que las sucesivas providencias se les tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas por el artículo 133 del Código Procesal; y asimismo les hará saber que deberán integrar el saldo de precio en el plazo de cinco (5) días de aprobada la subasta en una cuenta a nombre de autos en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 580 del Código Procesal. Dicho saldo deberá. ser integrado aún el se planteara nulidad de la subesta, debiendo en tal caso invertirse la suma de dinero en un plazo fijo, renovable automáticamente cada treinta (30) días, hasta tanto se resuelva dicho incidente. En atención a lo dispuesto por los artículos 1939 y 2049 del Código Civil y Comercial, el adquirente en subesta deberá hacerse cargo de las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlas, del C.P.C.C. Se hace saber el PROTOCOLO DE SUBASTAS JUDICIALES PRESENCIALES: DEL PUBLICO EN GENERAL: Para concurrir al remate, el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 PB. Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. EXHIBICIÓN: 6 de agosto de 2024 de 10 a 12 hs. Consultas al 11-6142-3366 o subastas@laalborada.ar. Se expide el presente para ser publicado en eldiario "El Cronista". Buenos Aires, de junio de 2024.



3,641673

(1) Tarifas expresadas en dólares estadounidenses. (2) Porcentaje estimado del gas utilizado como combustible para los compresores y perdidas en la linea sobre el total inyectado en cabecera de gasoducto.

CUENTAS PÚBLICAS

## El Gobierno defendió la estrategia de deuda y espera el superávit



Milei volvió a elogiar al secretario de Finanzas Pablo Quirno

Milei destacó la baja de intereses de deuda pública y espera los datos de junio. Según la OPC, hubo déficit fiscal y financiero pero el Gobierno lo atribuye a distintas formas de medirlo

Patricia Valli

\_\_ pvalli@cronista.com

El Gobierno defendió durante el fin de semana el traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro, donde además economistas cercanos marcaron la baja de tasas para la deuda pública.

Mientras se debate la posibilidad de un sorpresivo superávit primario -aunque contable- y la continuidad del saldo a favor financiero, los cambios le valieron al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, las

felicitaciones públicas de Javier Milei que consideró "monumental tarea en la baja del déficit financiero".

La raíz del elogio fue un análisis a cargo del economista Ramiro Castiñeira donde señala baja de los intereses consolidados, entre el Tesoro y el BCRA para la deuda pública. Sostiene que en 2024 los intereses representarán el 4% del PBI en total y marca una baja de 7,7 puntos contra el 11,7%/PBI en 2023 en base a las estimaciones de Econométrica.

Ante la polémica por el traspaso de la presión del BCRA al Tesoro, una medida financiera que para varios economistas puede implicar sin embargo que haya que realizar un mayor ajuste fiscal en un contexto recesivo, Quirno no negó los efectos secundarios. "Si no se hace cargo el Tesoro, se cobra por impuesto inflacionario, que es mucho peor". "Eso es lo que tratamos de eliminar", agregó.

Sobre el resultado fiscal, en los últimos días trascendió la posibilidad de que el Gobierno pueda mostrar datos positivos, con las demoras en los pagos acordados con las generadoras eléctricas y el freno de otros gastos, pero también por cuestiones contables.

Se trata de una vieja discusión sobre los resultados fiscales y si en la medición se toman los resultados en base caja del sector público nacional o devengado sobre la administración nacional.

El primer caso es el informado por Economía, mientras

El poder de compra de la jubilación promedio cayó 30,1% interanual en el semestre y 19% para quienes reciben bonos

Los gastos de capital y transferencias a provincias se redujeron en más de un 80% real, detalló la OPC

que el segundo es el método elegido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que el viernes informó que hubo déficit fiscal y financiero en junio según esa medición.

"La Administración Nacional registró superávit financiero de \$0,34 billones en el primer semestre del año y un resultado primario positivo de \$4,97 billones", dijo sobre el semestre, mientras que en junio "presentó un déficit primario de -\$1,44 billones y déficit financiero de -\$1,82 billones".\_\_\_

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de ARANDANO (Vaccinium corymbosum L.) de nombre PLABLUE 15122 obtenida por PLANTAS DE NAVARRA S.A. Solicitante: PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Representante Legal: Clarke, Modet & Cia. (Argentina) S.A. Ing. Agr. Patrocinante: Maria del Rosario Pereyra Zorraquin Fundamentación de novedad:

| Caracteristica                                 | PLABLUE 15122 | BILOX  |
|------------------------------------------------|---------------|--------|
| Plants, vigor                                  | Media         | Débil  |
| Rama de un año, longitud del entrenudo         | Corta         | Media  |
| Boton floral, pigmentación antociánica         | Fuerte        | Dêbil  |
| Inflorescencia, longitud                       | Larga         | Corta  |
| Fruto, forma en la sección longitudinal        | Redonda       | Oblata |
| Racimos, frutos densidad                       | Media         | Alta   |
| Fruto, firmeza                                 | Muy firme     | Blando |
| Época de inicio de floración en rama de un año | Muy temprana  | Media  |
| Época de maduración                            | Temprana      | Media  |

echa de verificación de estabilidad 05/05/2016 Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

CUIT 30-70766211-1 inscripta en IGJ el 26/06/2001, bajo el nº 4248, libro 115, tomo SRL y con sede social en Rodriguez Peña 2067, piso 1, dpto "b" CABA, hace saber que por reunión de socios del 23/04/2024 se resolvió por unanimidad la reducción voluntaria del capital social de la suma \$ 10.000 a \$ 4.500. En consecuencia, se modifica el articulo cuarto del Estatuto, "ARTICULO CUARTO. El capital social de la sociedad se fija en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 4.500), dividido en 45 cuotas de PESOS CIEN (\$ 100) valor nominal cada una y con derecho a un voto". Valuaciones del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto conforme Balance Especial de Reducción de Capital: i) Antes de la reducción activo \$ 472.390.592,41, pasivo \$ 138.167.221,17 y patrimonio neto \$ 334.223.371,24... ii) Después de la reducción Activo \$ 37 623 268 01; Pasivo \$ 138 167 221,17 y Patrimonio neto \$ 296.706.587,52. A los efectos de la oposición de acreedores éstos pueden dirigir sus comunicaciones a la sede social sita en Rodriguez Peña 2067, piso 1, dpto "b" CABA, dentro del plazo legal previsto en el art. 83, inc. 31 de la Ley 19.550.

LA SALIDA DE FAUSTO SPOTORNO

### Milei sumó a Stuzenegger pero tuvo una baja en el Consejo de Asesores

\_\_\_ El Cronista

Buenos Aires

Tras las críticas a las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del BCRA Santiago Bausili, el economista Fausto Spotorno anunció su salida del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, quien el viernes, en tanto, sumó oficialmente al Gabinete a Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La definición de Spotorno llegó poco después de que su mentor, Orlando J. Ferreres y titular de la consultora que integra, señalara que se anunció "una especie de plan Bonex" para los bancos.

"A partir de hoy dejo el Consejo de Asesores del Presidente, quiero agradecer a Javier Milei por la gran oportunidad de participar en este Consejo como también a Demian Reidel y al resto de sus miembros. Les deseo a todos el mayor de los éxitos", escribió Spotorno quien había considerado que las medidas también implicarían un mayor ajuste fiscal.

Del Consejo participan el legislador libertario Ramiro Marra, el empresario Eduardo Bastitta y los economistas Ariel Coremberg (CEP), Miguel Boggiano (Carta Financiera) y Ramiro Castiñeira (Econométrica).

Pese a las diferencias, el economista de OJF había recibido el respaldo público en la última semana por parte de Reidel, el asesor estrella de Milei, con quien dijo que tiene chances de ganar un premio Nobel de Economía.

La baja en el consejo de asesores llega horas después de la llegada de Sturzenegger al Gobierno, algo que para Spotorno era una señal de "más mileísmo" tras la etapa de "transición" con Caputo.

#### **EL DESEMBARCO**

La llegada de Sturzenegger al Gobierno, pese a su histórico



El abrazo con el autor del DNU en la jura como ministro

enfrentamiento con el ministro de Economía Luis Caputo, busca "profundizar el proceso de libertad económica y el de ayudar en la implementación de la reforma del Estado habilitada por la Ley Bases", según lo definió el ex BCRA tras asumir.

Entre sus primeros anuncios, Sturzenegger planteó un "examen de ingreso anónimo" para la administración pública que "permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos". Durante su gestión como presidente del BCRA en la administración de Mauricio Macri, su esposa Josefina Rouillet fue designada como titular del Fondo Nacional de las Artes.

Antes de que se instale el examen de ingreso, Sturzenegger indicó que el secretario de Transformación del Estado será Maximiliano Fariña, economista especialista en comercio internacional. El de Desregulación será Martín Rossi, ambos de la Universidad de San Andrés.

"Se suman también al equipo Marcelo Hernández, abogado de la UNMdP quien me ayudó en el proceso de revisión de leyes y Alejandro Tamer, Ingeniero industrial y cofundador de despegar.com", agregó el flamante ministro sobre su equipo.\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ SECRETARIA DE SEGURIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 67/24

Liamese a Licitación Publica Nº 67/24, por la "ADQUISICIÓN DE 20 (VEINTE) CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DOMOS Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y ANALISIS DELICTUAL, DEPENDIENTE DE LA SECRE-TARÍA DE SEGURIDAD", en un todo de acuerdo al Pliago de Bases y Condiciones Particu

lares y al Pliego de Bases y Condiciones Generales. Presupuesto Oficial: \$ 114.459.500,00 Pliego de Bases y Condiciones: \$ 114.459,00.

Presentación y Apertura: 25 de julio de 2024, 11:00 hs. La respectiva documentación podrá ser consultada y adquirida a traves de la página web www.vicentelopez.gov.ar, hasta 72 (setenta y dos) horas comdas contadas en días hábiles anteriores a la mencionada fecha. EEMVL-2461-2024

MONITOR DEL HUMOR POLÍTICO Y SOCIAL

## Milei llega al Pacto de Mayo con una sociedad dividida pero más optimista

La aprobación de la ley Bases mejoró la percepción de los votantes del oficialismo sobre la gestión del Gobierno y el futuro de la economía, pero también la mirada negativa de los opositores

\_\_\_ Walter Brown

\_\_ wbrown@cronista.com

El presidente Javier Milei podrá firmar esta noche el Pacto de Mayo con dos certezas: la primera, que ya cuenta con la ley Bases que posibilitó el encuentro con los gobernadores. La segunda, que la aprobación de esa norma mejoró la percepción social sobre la gestión, aunque amplió la grieta entre oficialistas y opositores.

Por lo menos eso es lo que se desprende de la revisión de los datos que arroja el Monitor del Humor Político y Social, que D'Alessio Irol/Berensztein elabora de manera exclusiva para El Cronista. En ese sentido, el consultor Eduardo D'Alessio señaló que el último relevamiento online, realzado el 29 y 30 de junio pasado a 1149 adultos en todo el país, muestra que "la baja de nivel de la inflación y el alivio producido por la distensión política, a partir de la aprobación de la ley de Bases, se refleja en los parámetros de mayor optimismo de la población, mejoramiento de la imagen del Presidente y todo su equipo y de la gestión del Gobierno"

Y aclara que "analizando los parámetros propios de la ley, parecería ser que la misma ha profundizado la grieta entre el marcado optimismo de los votantes de La Libertad Avanza y los opositores, que ven en su promulgación un futuro de aristas negativas".

En efecto, la grieta se percibe

nítida en las respuestas de los efectos que tendrá la ley Bases a nivel personal en el mediano plazo: positivos para 72% de oficialistas, negativos para 86% de opositores. Pero no solo allí. Así, mientras la mirada positiva de la gestión del Gobierno subió tres puntos hasta un 48%, se mantiene aún debajo del mayoritario 51% que la califica como mala. Y algo similar ocurre con la expectativa económica. "La proporción de quienes planean estar mejor el año próximo alcanza, por primera vez, al 50% del total de entrevistados", dice D'Alessio, al observar los datos de un informe que también muestra un crecimiento de quienes se expresan de forma diametralmente contraria (47%), básicamente quienes no votaron por Milei el año pasado.

El especialista señaló también que "la inflación ha perdido su liderazgo como tema de los principales inquietudes de la población, dado que ha pasado desde el 90% del comienzo de la gestión de Milei a un 59% en este periodo, ubicándose por debajo de la estabilidad económica y de la inseguridad".

Ese registro es el que sostiene el crecimiento de la imagen de la vicepresidente Victoria Villarruel (51% positiva), la ministra Patricia Bullrich (50%), el propio Milei (47%), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos (45%); y los ministros Luis Caputo (43%), Diana Mondino (41%), Sandra Pettovello y Luis Petri (ambos 38%).....

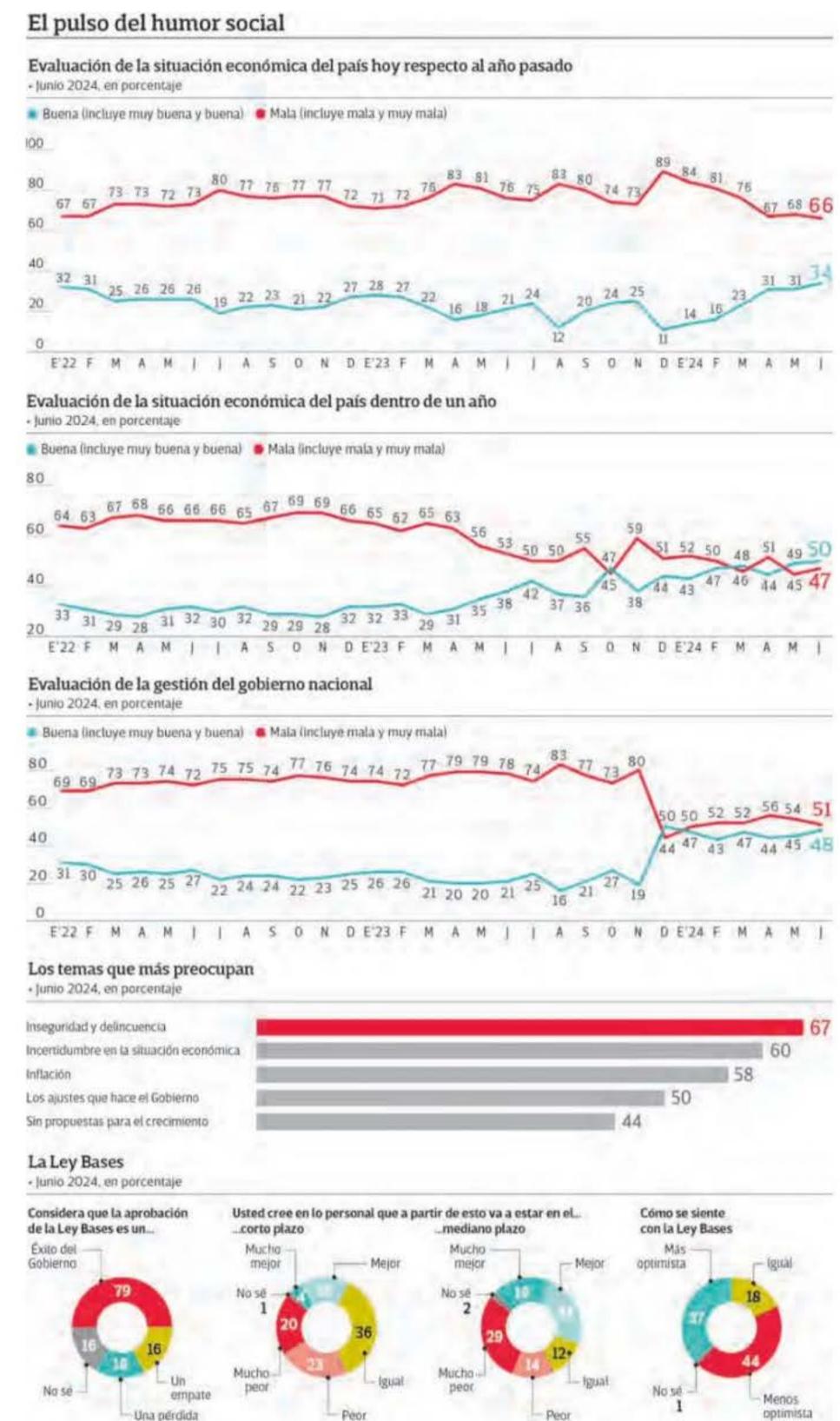

Datos correspondientes a la medición realizada entre 29 y 30 de jun "24". Se inc. respuestas de 1.149 encuestados, jóvenes de 18 años, de todo el país



## Calidad que impulsa. Cercanía que potencia.

Fuente: D'Alessio Irol. Berensztein



El Croniuta

PANORAMA

Analía Argento aargento@cronista.com



## ¿El fin del liderazgo de Mauricio Macri y Cristina Kirchner en la Era Milei?

auricio Macri y Patricia Bullrich no hablan desde noviembre del año pasado. Tuvieron su última conversación antes de que ella aceptara ser ministra de Seguridad de Javier Milei sin solicitar su consentimiento.

Desde esa ruptura el diálogo se tercerizó a través de los macristas Humberto Schianovi, Fernando De Andreis y Darío Nieto. A ella la representaron Damián Arabia, Pablo Walter y Juan Pablo Arenaza. Hasta que intervino, infructuosamente, el pinamarense Martín Yeza, a quien Macri impuso este viernes como presidente de la asamblea del PRO, un órgano legislativo que fue noticia por primera vez en dos décadas de historia partidaria.

En los pasillos de la Cámara de Diputados, Yeza había puesto sobre aviso a Arabia a quien conoce desde 2008 cuando militaban en Unión PRO con Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá. El exintendente de Pinamar ofreció bajar el tono a la pelea entre Macri y su exministra. No lo logró y se quedó con el cargo prometido para Bullrich a quien acusó de llevarse "puesto" el partido. Macri siguió todo desde Europa.

"Nadie en el PRO tiene diferencias reales con Milei", advierten los que no entienden el operativo despegue y sólo ven a un Macri que quiere concentrar la interlocución con los libertarios. Para frenarlo cerca de Bullrich citan al exjefe de gabinete Marcos Peña quien describe "situaciones de liderazgo" con temporalidad finita en su último libro.

Para evitar un costo mayor y que la crisis se traslade a Diputa-



dos y al Senado los bullrichistas resisten y no rompen los bloques. "Si lo hiciéramos -aclaran- esta-ríamos liberando al resto y tenemos que hacer que los 37 diputados votemos a favor de las leyes de Milei", replican en el PRO Libertad donde reivindican al actual Presidente como el verdadero líder del cambio.

Las movidas de Macri fueron sucesivas. Primero aprobó un documento de la fundación Pensar que alerta sobre la caída del empleo, la actividad económica y la pérdida de los salarios frente a la inflación. Después reclamó el incumplimiento del fallo de la Corte a favor de la Ciudad. En menos de dos días logró la promesa del Gobierno nacional a favor de transferir a Jorge Macri la plata adeudada. También eso fue cuestionado por el bullrichismo mientras el macrismo exige un tratamiento VIP, diferenciado de los recortes a Axel Kicillof y al resto de los gobernadores.

No escapa a la crisis el radicalismo que no tiene horizonte de supervivencia con gobernadores alineados al mileísmo como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). En Diputados los interpretan el cordobés Rodrigo de Loredo y en el Senado, el correntino Eduardo Vischi.

A De Loredo sus correligionarios lo ven incómodo. Vota todo a favor de Milei pero lo critica. El Presidente lo aborrece, eso no le gusta. Puertas adentro el cordobés ya perdió muchos amigos y tuvo que pactar otra vez con Luis Juez y reunirse con Macri en busca de ayuda.

Vischi también está condicionado por los gobernadores que le pidieron llegar al Pacto de Mayo sin sobresaltos. De los 13 senadores radicales, dos son mendocinos, dos correntinos, uno de Entre Ríos y otro de Chaco. Vischi está rodeado y no le quedo otra que liderar la estrategia a favor de Mi"Nadie en el PRO tiene diferencias con Javier Milei" advirtieron desde el grupo que lidera Patricia Bullrich.

El Gobierno de La Libertad Avanza buscará una reforma política, un berretín de todo gobierno que inicia.

lei y dilatar la sanción de la nueva fórmula jubilatoria que Unión por la Patria intentaba imponer esta semana. En ese contexto a Valdés también lo ven presionado aunque en su caso por la desaparción del pequeño Loan.

Del otro lado el peronismo ensaya una unidad con forceps. Axel Kicillof tuvo el último lunes un acto importante que no alcanzó a disipar dudas con Máximo Kirchner. Sergio Massa opera en las sombras alentado por quienes lo ven liderando la lista de candidatos a diputados el próximo año. Cristina Kirchner se mantiene activa y convoca a los legisladores al Instituto Patria para intentar algún éxito legislativo.

En el medio, reapareció la denunciadora Elisa Carrió que teme por el fin de la República mientras los dialoguistas Miguel Angel Pichetto y el bloque que integra acompañan las nuevas leyes y el Pacto de Mayo.

Antes de que despegue una oposición obnubilada por el mileísmo, el Gobierno buscará una reforma política, berretín de todo gobierno que inicia. Buscan que voten los chicos desde los 13 años, franja afín al Presidente. También reducir la oferta política. "¿Es lógico que tengamos 650 partidos políticos"? desafió el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Dos años atrás, La Libertad Avanza despegaba del malón de rezagados con tan sólo dos diputados nacionales. Uno hoy es Presidente de la Nación y la otra es Vicepresidenta. Parece al menos contradictoria la propuesta cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recién empieza una campaña de afiliación para convertir a LLA en su propio partido político, con denuncias por supuestos padrones truchos y peleas por el sello en la Legislatura porteña. Victoria Villarruel acaba de renunciar a un cargo directivo en el Partido Demócrata pero se mantiene adentro sin saber aún si lo hará definitivamente.

En San Juan, cuna de Domingo Sarmiento, Milei gritó tres veces "Viva la Libertad Carajo". Tres veces lo vivaron los niños de guardapolvo blanco. Si fuera kirchnerista, eso sería adoctrinamiento.

### Medicamentos

LICITACIÓN ACELERADA Nº 36/2024

Imputación preventiva: \$125.000.000. Apertura: 17/07/2024 - 8 hs.

Adquisición de medicamentos para el Servicio de Farmacia, Hospital Provincial de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrá. EXPTE. Nº: 614/2024. FORMA DE PAGO: 60 DIAS F/FACTURA. SELLADO FISCAL: NO APLICA. PLIEGO A DISPOSICIÓN EN: www.santafe.gov.ar (compras) y Oficina de Compras, Suministros y Patrimonio del Hospital de Niños Zona Norte Dr. Roberto M. Carrá. comprashnzn@santafe.gov.ar. T.E.: 0341 – 4893300. Horario: 7 hs. a 12:30 hs. VALOR DEL PLIEGO: NO APLICA. Mediante Depósito en cuenta bancaria: Cuenta Nº 9001/04 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Sucursal 599 hasta un (1) día antes de la apertura de ofertas o Transferencia Bancaria Cuenta crédito CC 599-9001/04 Pesos. CBU crédito 3300599515990009001042. La boleta de deposito que debera adjuntarse a la propuesta correspondiente, deberá presentarse en la Oficina de Compras del Hospital Pcial. de Niños Zona Norte. Av. de los Trabajadores 1331.

santafe.gob.ar



## El Cronista

## Apertura



















## Finanzas & Mercados



SON U\$S 2600 MILLONES EN INTERESES Y AMORTIZACIONES

## Caputo paga vencimientos de los bonos y alimenta esperanzas de rebote en precios

Este miércoles se acreditarán en las cuentas de bonistas, y la incógnita es a dónde irán esos fondos. Otra licitación de deuda con más dólar linked. Súbito viento de cola de NY. La semana de la inflación

#### \_\_\_ Guillermo Laborda

\_\_\_\_ glaborda@cronista.com

El riesgo país se acercó a los 1400 puntos el viernes con una espectacular caída de ocho por ciento. El súbito volantazo de inversores se basó en la caída de la tasa a 10 años en los Estados Unidos y la resurrección del real contra el dólar en Brasil. Pero, ¿pasó lo peor? Esta semana habrá varias pistas del sentimiento de los inversores con epicentro en el pago que Luis Caputo hará a los bonistas el miércoles 10 por u\$s 2600 millones en concepto de intereses y amortizaciones de los bonos surgidos del canje de deuda del 2020.

¿Habrá reinversión de esos u\$s 2600 millones? Hay una nueva correlación o matrimonio en el mercado: las reservas del BCRA y el precio de los bonos. Ya no es fuerte la correlación con los datos del superávit fiscal. A ese equilibrio ya se lo toma como dado. Los precios de los bonos se ven seducidos casi únicamente ahora por las reservas del BCRA.Y los factores externos obviamente. El titular de la Fed,

Jerome Powell, hablará mañana ante una comisión del Senado norteamericano y el miércoles, en la Cámara Baja. Al día siguiente se dará a conocer la inflación minorista en los EE.UU. El viernes 12, en la Argentina.

La sensación ahora en Nueva York es que puede haber una baja de tasas de la Fed en sep-

"Nuestra impresión es que el mercado subestima avances y sobredimensiona desafíos cambiarios" destacó Facimex.

tiembre, tras los números de empleo dados a conocer el viernes último. Una bendición para los papeles argentinos. El dólar en Brasil se reacomodó también y cedió de 5,68 a 5,49 reales, una baja de casi cuatro por ciento. Oxígeno para el mercado cambiario argentino que se encuentra jaqueado por la presión existente para comenzar a desarmar los controles de cambio,



Semana decisiva para señales fiscales, de inflación y del mercado. BLOOMBERG

el "cepo", lo más rápido posible.

"Nuestra impresión es que el mercado subestima los avances y sobredimensiona los desafíos cambiarios, que claramente son importantes. El Gobierno está atacando con gran convicción el corazón de los desequilibrios macroeconómicos, que es fiscal; y la sociedad está acompañando el rumbo, a pesar de los costos

en términos de ingresos reales",

destacó el último informe de Facimex, comandado por Adrián Yarde Buller. "El aumento de la brecha es un síntoma que no hay que menospreciar, pero el mercado sobredimensiona los desafíos cambiarios y subestima el efecto de anclaje que puede tener el equilibrio fiscal", agregó.

El miércoles se podrá tomar temperatura al ánimo inversor. Al pago de cupones de renta y amortización de bonos globales y de bonares, se suma una nueva licitación de deuda de Pablo Quirno. El Secretario de Finanzas incluyó en el menú papeles dólar linked a junio del 2026 y junio del 2027. Lo ideal sería emitir deuda no indexada, ni por CER ni por dólar. Pero aún se está lejos del ideal. Esta semana veremos qué tan lejos.



EN MAYO SE PAGÓ EL 75% DE LOS COMPROMISOS

## La nueva normalidad de las importaciones le suma presión a la acumulación de reservas

En el Gobierno reconocen que muchos otros pagos de mercaderías al exterior se canalizan por el contado con liquidación, lo que provoca una suba en el valor del dólar financiero

#### Mariano Gorodisch

\_\_\_ mgorodisch@cronista.com

La no acumulación de reservas del Banco Central está relacionada no sólo con el ritmo de liquidación de los exportadores, sino con la normalización en el pago de importaciones. El Balance Cambiario del BCRA reveló, en ese sentido, que en mayo alcanzó un récord del 75% del total. Sobre u\$s 4700 millones, pagaron u\$s 3744 millones. Y para cuandoy sean difundidas las cifras de junio, esperan en el Gobierno que pueda llegar a ser mejor aún.

El porcentaje de lo pagado sobre el total fue mejorando con el correr de los meses: 29% en noviembre, 17% en diciembre, 23% en enero, 41% en febrero, 60% en marzo y 67% en abril, lo que habla a las claras de la normalización del acceso al MULC.

Cuando se hace la cuenta entre las importaciones realizadas y las pagadas que da el 75%, se compara el acceso al MULC para pago de importaciones de bienes contra las importaciones del mes en curso, cuando en realidad se debería comparar las importaciones pasadas con los pagos presentes, ya que lo único que se paga cash, en menos de 30 días es energía, productos vinculados al petróleo, algunos a la salud y otros a los alimentos.

Para las pymes ahora son a 30 días, mientras que para automóviles y bienes suntuarios se redujo de 180 a 120 días, y para las grandes empresas lo hacen en un esquema de cuatro cuotas cada 30 días. Por lo tanto, a los 120 días, ya empiezan a calzar la operación con la nueva que tienen, lo que demanda más dólares al Central.

Además de todo lo que se paga por CCL, que se eliminará una vez que se vayan quitando

Se han comprado más de u\$s 17.000 millones desde que la nueva administración se hizo cargo del Ejecutivo

En los próximos meses, la diferencia entre las compras y los pagos se vaya acercando al promedio histórico

las restricciones que van quedando y se normalice al 100% el pago de importaciones. En ese entonces ya no habrá incentivo alguno para acceder a importaciones por otras vías, al menos legales, ya que el mercado blue seguirá existiendo, desde ya. La dimensión hoy de lo que se paga por CCL es difícil de cuantificar, incluso para el equipo económico, ya se se trata de una operatoria implícita de tipo de cambio a través de bonos que cotizan tanto en pesos como en dólares, pero no está monitoreada como el acceso al MULC.

De todos modos, en estos

cinco primeros meses del año, los pagos postergados de importaciones ascendieron a u\$s 10.438 millones, incrementándose la deuda comercial. De igual forma, en mayo, el ratio de pagos de importaciones creció en comparación con los meses anteriores, alcanzando el 75%, siendo el dato más elevado desde junio del 2023.

"Uno podría esperar que, en los próximos meses, la diferencia entre las compras, que son las importaciones devengadas, y los pagos, que son las importaciones efectivas, se vaya normalizando para acercarse al promedio histórico", advierten los analistas de la consultora ACM.

Señalan que, si bien se han comprado más de u\$s 17.000 millones desde que la nueva administración se hizo cargo del Ejecutivo, las reservas netas continúan en terreno negativo.

Sin embargo, a pesar de las liquidaciones del sector agrícola que se esperan para estos meses, no serían suficientes para recomponer significativamente las reservas, debido a los compromisos de deuda pendientes para el resto del año. Entre esos compromisos, se destacan los

u\$s 1200 millones netos que se le debe abonar al FMI en concepto de capital e intereses a pagar para el resto del año, los u\$s 2700 millones en bonos soberanos de esta semana (ver pág. 14) y los vencimientos del Bopreal de corto plazo.

Hasta ahora, los cobros de exportaciones durante este año son inferiores a los registrados en el mismo periodo del 2023. Para los meses siguientes, es probable que este avance en la cuenta corriente se modere a medida que se normalice el acceso a divisas para nuevas importaciones.



Con el plan "Ahora 4" de programación de pagos al exterior, se entró en una virtual normalización en cuotas.

**COTIZA A U\$S 56.300** 

## Tras su récord, el Bitcoin perdió 25% en cuatro meses y no se vislumbra un piso

\_\_\_\_ Suvashree Ghosh y Sidhartha Shukla, Bloomberg

El Bitcoin sigue en caída ante la preocupación de posibles ventas por parte de Gobiernos, acreedores de una bolsa en quiebra y mineros de criptomonedas en apuros.

El activo digital bajó hasta un

8,1%, y ayer por la tarde cotizaba a u\$s 56.300, su menor nivel desde febrero, mientras que las criptomonedas retrocedieron de forma generalizada, a pesar de la tendencia de la semana pasada de un avance de los mercados bursátiles. El Bitcoin bajó cerca de 25% desde su récord de marzo, a medida que el revuelo en torno a los fondos cotizados en la Bolsa estadounidenses que invierten directamente en el token da paso a los temores por la incertidumbre política y las mayores tasas de interés por más tiempo.

Por si fuera poco, los administradores del fallido mercado de valores Mt. Gox están devolviendo a los acreedores, por tramos, una reserva de u\$s 8000 millones en Bitcoin. La incertidumbre sobre la cantidad que finalmente se venderá ha pesado en los mercados. Un monedero vinculado a Mt. Gox transó el viernes tokens por u\$s 2700 millones, según Arkham Intelligence.

También hay indicios de que las autoridades alemanas se disponen a vender algunos de los 50.000 bitcoines incautados a ciberdelincuentes. Los mineros de Bitcoin, por su parte, se ven presionados a deshacerse de tokens para hacer frente a la disminución de su rentabilidad. En los últimos tres días se han liquidado criptoapuestas alcistas por más de u\$s 800 millones, una de las mayores liquidaciones desde abril, según muestran los datos de Coinglass.

"La escasa liquidez del fin de semana podía exacerbar cualquier movimiento provocado por liquidaciones, aunque sean pequeñas", anticipaba Caroline Mauron, cofundadora del proveedor de liquidez de derivados de activos digitales Orbit Markets. Mientras tanto, el regreso de los inversionistas estadounidenses tras la festividad del 4 de julio debía contribuir a aportar cierta estabilidad, había dicho.



Inversores buscan saber cuándo se levantarán las restricciones cambiarias

SEÑAL AL MERCADO TRAS UNA SEMANA TENSA

## El BCRA flexibilizó el cepo para el pago de las deudas entre las compañías

El Banco Central decidió quitar una traba que tenían las empresas para abonar intereses de deuda, con la condición de que ingresen un monto de dólares equivalente. Qué dice la norma

#### \_\_\_ Mariana Shaalo

\_\_ mshaalo@cronista.com

El Banco Central (BCRA) decidió flexibilizar el cepo al dólar para el pago de intereses de deuda comerciales y entre empresas con el fin de quitar trabas en el mercado cambiario, pero a la vez incentivar nuevas inversiones, en un momento en el que las compañías buscan señales fuertes y fehacientes acerca de cuándo se levantarán finalmente las restricciones cambiarias y financieras.

Fuentes del Banco Central explicaron que la decisión del Directorio de quitar trabas para el pago de deudas comerciales y a la vez permitir el pago de intereses de deuda entre compañías "apunta a levantar una capa más del cepo".

"La medida está destinada a rehabilitar el pago de intereses de la deuda entre empresas, con la condición de que ingresen un monto equivalente ya sea como inversión o como nuevo crédito", explicaron desde el BCRA.

En general las inversiones se estructuran con una proporción de capital y el resto con deuda. Sin giro de dividendos porque estaba vedado por una restricción más antigua, el pago de los intereses de esa deuda intercompany había quedado como el único canal de transferencia habilitado, remarcaron desde el equipo económico.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández se había clausurado ese giro de divisas por los intereses intercompany, razón por la cual al ser una deuda que no estaba en situación regular, obligaba a las compañías a generar una previsión contable, explicaron desde la autoridad monetaria.

"Eso era un sobrecosto y además un estímulo negativo para ampliar cualquier inversión o traer fondos del exterior. La decisión del Directorio apunta a rehabilitar ese flujo, pero sin crear riesgos sobre el nivel actual de reservas", apuntaron fuentes del BCRA.

#### QUÉ DICE LA NORMA

Mediante la Comunicación "A" 8059 del jueves pasado, el Banco Central determinó "dejar sin efecto el requisito de conformidad previa del BCRA previsto en el punto 3.3. de las normas de "Exterior y cambios" para el acceso al mercado de cambios de clientes para realizar pagos de intereses de deudas comerciales por la importación de bienes y servicios con contrapartes vinculadas del exterior en tanto el vencimiento de los intereses se produzca a partir de 05/07/24".

Pero además, estableció que no se requerirá la conformidad previa del BCRA para el acceso de los clientes al mercado de cambios para realizar pagos de intereses de deudas comerciales y de intereses de endeudamientos financieros, cuando el acreedor sea una contraparte vinculada con el deudor.

Sin embargo, esto será así sólo "en la medida que se cumplan los restantes requisitos aplicables y si el pago se efectúa de manera simultánea con la liquidación por un importe no menor al monto de intereses por el cual que se accede al mercado de cambios"

Esa liquidación podrá originarse en dos fuentes. Por un lado, nuevos endeudamientos financieros con el exterior con una vida promedio no inferior a dos años y que contemplen como mínimo un año de gracia para el pago de capital y por el otro, nuevos aportes de inversión directa de no residentes.

"Los nuevos endeudamientos financieros con el exterior y los nuevos aportes de inversión extranjera directa que sean utilizados en el marco del presente punto podrán ser ingresados y liquidados por el deudor del endeudamiento con el exterior cuyos intereses se cancelan o por otra empresa residente relacionada con el deudor y su grupo económico", detalló el BCRA....

EMITIRÁN UN DNU EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

## Últimos detalles para lanzar las nuevas Letras Fiscales de Liquidez

\_\_ Mariana Shaalo

\_\_\_ mshaalo@cronista.com

El Banco Central y el Ministerio de Economía trabajan en los últimos detalles para lanzar al mercado las letras de regulación monetaria con las que migrarán los pases que colocan los bancos a deuda de la autoridad monetaria al Tesoro. Se denominarán Letras Fiscales de Liquidez.

Según explicaron en el BCRA, el primer paso para su aplicación es la emisión de un DNU que habilite al Ministerio de Economía a hacer un canje de deuda con el Central. Emitirán las nuevas letras y rescatarán títulos que están en la cartera del organismo. Ese decreto está en elaboración y se espera salga en los próximos días.

Como segundo paso, el BCRA tiene que aprobar una norma para el sistema financiero, que defina cómo será la operatoria de las Letras Fiscales de Liquidez y de qué manera se va a definir la tasa de interés, cuestión que en los bancos esperan con ansias.

"En términos efectivos, para los bancos no representa ningún cambio frente a la actual operatoria de Pases. Habrá una colocación diaria. Cuando tengan liquidez podrán absorber Letras, y cuando necesitan el BCRA las recuperará. Van a tener un plazo de uno o dos años, pero en los hechos no será relevante, porque su movimiento será cotidiano", remarcaron desde el BCRA.

#### **ALLANAN CAMINO A BANCOS**

El BCRA empezó el jueves pasado a allanar el camino para la puesta en marcha de la Letra Fiscal de Liquidez con una norma clave que esperaban los bancos.

La comunicación señala que las LECAP compradas en el mercado secundario por los bancos no se computarán para el tope del financiamiento al sector público.

"El objetivo del banco fue facilitar la transmisión de las tasas de interés a los depositantes. Por eso se acomodó la normativa para que los bancos puedan tener Lecap no solo por su participación en emisiones primarias, sino en el mercado secundario". explicaron desde el BCRA.

"Algunos bancos ya habían empezado a subir la tasa de plazo fijo, lo que revela que empieza a resurgir el interés por el negocio de intermediación", se esperanzaron fuentes del Banco Central.

Hasta ahora, las LECAP no funcionaban para la fijación de tasas porque su compra en el mercado secundario impactaba en la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) que establece límites sobre la exposición al sector público.

Una de las principales definiciones que se espera es cuál será la tasa de interés a la que se ofrecerá la Letra Fiscal de Liquidez.

"Aún faltan conocer detalles, pero serían similares a los Pases del BCRA. La diferencia es que el emisor será el Tesoro, con un plazo superior a un día, aunque inferior al de las Lecaps, y con capitalización diaria", destacaron desde Analytica.

El nuevo instrumento que diseñan entre el BCRA y el Ministerio de Economía para bancos se llamará Letra Fiscal de Liquidez

El primer paso es la emisión de un DNU que habilite al Ministerio de Economía a hacer un canje de deuda con el Central

#### TASAS POSITIVAS

"El lanzamiento de las Letras resulta necesario dado que no es frecuente que la tasa de referencia de política monetaria se fije a través de los títulos del Tesoro - hoy Lecap a 90 días-.", destacaron desde Analytica.

"La actual situación genera múltiples inconvenientes. Por caso, no se está interviniendo en el mercado secundario de letras del Tesoro", recalcaron.

"La tasa sólo se consigue en las licitaciones primarias, en tanto en el secundario las Lecaps mostraban menores tasas efectivas mensuales", agregaron desde Analytica.

"Esto implicaba, a su vez, una relación menos directa entre el instrumento (la tasa de Lecaps) y el objetivo (las tasas de mercado, activa y pasiva)", explicó la consultora.

"Así, en un escenario optimista, cuando se implementen las nuevas letras se resuelve la dificultad de la transmisión de la señal de tasa a través de las Lecaps", concluyeron desde la consultora Analytica en su último informe. AUMENTA LA DEMANDA DE DINERO

## Billetes de \$ 20.000 llegan en octubre y circulan a fin de año

Los pesos con la imagen de Juan Bautista Alberdi estarán disponibles a partir de fines de octubre. Se trata de 230 millones de billetes. El Gobierno quiere que circulen antes del pago del aguinaldo

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

Los billetes de alta denominación están más cerca de estar en la calle. Mientras los de \$ 10.000 circulan desde mayo y ya son expedidos en los cajeros automáticos, los de \$ 20.000 tienen fecha de largada. Los pesos con la imagen de Juan Bautista Alberdi estarán disponibles a partir de fines de octubre y serán impresos en China.

Se trata de 230 millones de billetes, que podrán conseguirse retirando por caja en las sucursales bancarias.

La adecuación de los cajeros automáticos llevará más tiempo, ya que es una tarea que debe hacerse uno por uno en los cajeros de todas las entidades. Ese proceso podría tardar hasta tres meses.

La idea del BCRA es que los nuevos billetes estén en circulación para diciembre, mes de alta demanda de dinero por el pago del segundo medio aguinaldo y por el comienzo de las vacaciones.

Además, en agosto llegará desde el gigante asiático otro

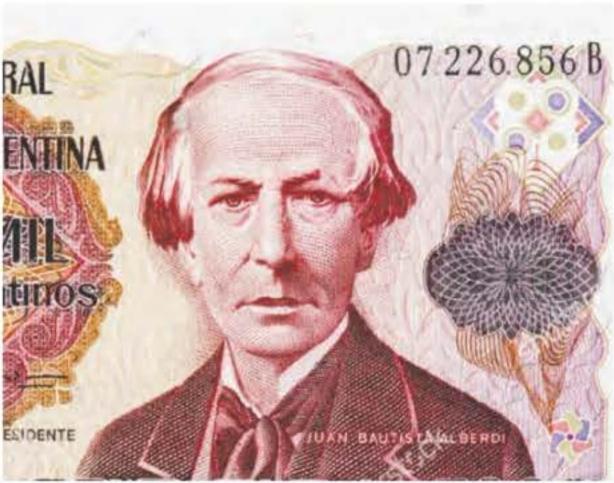

Los billetes de más alta denominación tendrán la imagen de Alberdi.

Los pesos con la imagen de Juan Bautista Alberdi estarán disponibles a fines de octubre y serán impresos en China.

La idea del BCRA es que los nuevos billetes estén en la calle en diciembre, mes de alta demanda de dinero por el pago del aguinaldo. lote de billetes de \$ 10.000, con las caras de Manuel Belgrano y María Remedios del Valle. Estos sí estarán disponibles al público de forma inmediata, ya que los cajeros automáticos están adecuados para recibirlos.

Según confiaron a El Cronista fuentes el Gobierno, la impresión de billetes de mayor denominación tiene como objetivo facilitar las transacciones en un contexto de alta inflación. Además, busca simplificar y hacer menos costosa la logística del sistema bancario y extrabancario.

Según datos oficiales, en junio

aumentó la demanda dinero, en un contexto de baja de la inflación. "El M3 privado registró una expansión mensual de 2,3% a precios constantes y sin estacionalidad, con un comportamiento heterogéneo a nivel de los componentes. En efecto, el circulante en poder del público y los depósitos a la vista no remunerada continuaron mostrando una expansión, que fue parcialmente compensada por la caída de los depósitos remunerados", informó el BCRA en un reciente informe.

En respuesta al crecimiento de la demanda de dinero transaccional, la Base Monetaria registró en junio un aumento entre saldos a fin de mes de \$3,4 billones, lo que representó una suba mensual real de 16,2 por ciento.

Para imprimir los billetes de \$ 20.000, el BCRA contrató a la China Banknote Printing and Minting Corporation. tras una licitación internacional en la que participó esa compañía y Crane, una empresa de capitales suecos y estadounidenses.

El costo que la entidad monetaria pagará es muy competitivo: u\$s 60 el millar, menos de la mitad de los u\$s 125 que pagaba Alberto Fernández a Casa de Moneda, que subcontrataba con China, Crane, España y Malta.



Lunes 8 de julio de 2024 | El Cronista

## Negocios



#### Flybondi quiere ofrecer su servicio de rampa

Lo dijo su CEO, Mauricio Sana, en el marco de un reclamo gremial en la estatal Intercargo por la posible privatización de la empresa.



### Martín Mandarano,

CEO de YPF Luz

## "Queremos abastecer de energía renovable a los proyectos de litio y hacer un parque solar en Mendoza"

El número uno de YPF Luz anticipó el nuevo parque solar de u\$s 170 millones que arrancará en breve y el plan para atraer al litio argentino como cliente

#### PALABRA DE CEO

\_\_\_\_ Florencia Lendoiro \_\_\_\_ flendoiro@cronista.com

artín Mandarano tiene un rumbo marcado para la compañía que comanda, YPF Luz. Crecer sin detenerse, con foco en la generación de energía renovable para la industria, aunque algunas circunstancias coyunturales ralenticen la marcha. Los últimos meses, la empresa dio muestra de ese objetivo. Está terminando el parque eólico General Levalle, que demandó una inversión de u\$s 250 millones, y está en la gatera -por ser aprobado ya en el directorio-otro parque solar en Mendoza,

en el que se invertirán u\$s 170 millones, aproximadamente.

Otra gran novedad, que adelantó el número uno de YPF Luz a El Cronista, es el plan de abastecer de energía 'verde' a la minería. "Estamos estudiando proyectos de línea minera, un proyecto para abastecer de energía renovable a los proyectos de litio. Podría ser con parte del parque que vamos a

desarrollar en Mendoza y algún otro parque que podamos desarrollar en otra región cercana a la mina", señaló.

#### −¿Cómo está hoy YPF Luz?

-Tenemos 3300 megas en operación, aproximadamente 80% es térmico y 20% renovable. Estamos terminado de construir el parque eólico General Levalle en Córdoba y anunciamos y empezamos la construcción de otro parque eólico en Cementos Avellaneda, en Olavarría. En este caso es la primera vez que hacemos autogeneración, una forma diferente de vender con renovables.

#### -¿Tiene algún nuevo proyecto por arrancar?

—Estamos avanzando con un nuevo proyecto de parque solar en Mendoza, cerca de Jocolí, que es a 40 km al norte de la ciudad. Sería el segundo parque solar de la compañía y el séptimo renovable. Este proyecto ya ganó capacidad de transporte.

#### -¿El financiamiento de dónde provendrá?

—Hace unas semanas atrás, salimos con una emisión de ON y conseguimos u\$s 107 millones en el mercado local, lo que ya nos permite avanzar. También hay parte de inversión propia.

#### –¿Cuál sería la inversión total?

 Serían unos u\$s 170 millones aproximadamente.

#### –¿Cómo evalúa el momento para tomar estas grandes decisiones de inversión?

-Nosotros tenemos una estrategia desde hace 10 años, que va cambiando pero con un norte muy definido que no cambiamos por el contexto. Ese norte es el crecimiento de la compañía y la integración de cada vez más renovable a nuestra cartera. El contexto puede que nos haga mover un poquito la dirección del momento pero nunca se cambiará el rumbo.

#### –¿Con qué dificultades se encuentran?

-En algún momento se nos complicó la logística, por ejemplo saliendo de la pandemia o con la guerra de Ucrania. Los costos de la logística subieron entonces hay momentos en los que hay que ir moviéndose en ese contexto y buscando minimizar otros costos para que el conjunto del proyecto cierre.

#### −¿Y cuál es el desafío para los proyectos nuevos?

—Hoy, para el proyecto nuevo, el punto es encontrarle la demanda porque vamos a avanzar con un proyecto que no la tiene todavía contratada. Nos tomaremos este tiempo de obra.

#### −¿A qué sectores apuntan como potencial demanda?

—Ahí apuntamos mucho a la minería, de cobre, oro y litio, que creemos que está muy atado a las leyes que se discuten hoy o a regímenes como el RIGI.

#### –¿La oportunidad sobre la minería es a corto plazo?

–Los proyectos de cobre son por lo menos de tres años para que se pongan en marcha. Son gigantes y de inversiones muy grandes de parte del minero y de consumo de energía enorme. Requieren infraestructura, más allá de la propia de los parques solares, eólicos o térmicos. Requieren transmisión para llegar al medio de la montaña. Es todo un desafío. Lo estamos trabajando también en paralelo al proyecto solar que se está por aprobar. Estamos estudiando proyectos de línea minera, un proyecto para abastecimiento en la minería en la zona de Salta, para el litio salteño y catamarqueño. Ahí la idea es abastecer de energía renovable a los proyectos de litio. Podría ser con parte del parque que vamos a desarrollar en Mendoza y algún otro parque que podamos desarrollar en otra región cercana a la mina. Toda esa zona es solar. Ese es otro proyecto que también estamos visualizando como para avanzar en los próximos pasos.

El Cronista | Lunes 8 de julio de 2024

#### -¿Cómo repercute en la compañía el freno en la actividad económica?

 Nos afecta porque si el industrial tiene dudas de seguir contratando, no facilita la contractura de los parques a futuro. Pero la demanda eléctrica de mayo, en residencial subió como un 25% respecto en mayo del año anterior, pero este fue el tercer mayo más frío de la historia del año desde 1944. Con lo cual, hay influencia de la temperatura. En mayo, el industrial cayó 1,4% respecto a mayo anterior. En abril había caído más de 3%. Es decir que hubo una menor caída. Igual, la incertidumbre no beneficia a nadie pero no podemos parar. Yo siempre prefiero mantener el movimiento para cuando llega la oportunidad estar listo.

#### -¿Hay nuevos incentivos para volcarse a las energías renovables o para seducir inversiones en el sector hoy?

-El RIGI es para inversiones de más de u\$s 200 millones, y ahí podemos armar algo también. Para ingresar se necesita una sociedad de propósito específico y el parque solar que estamos por arrancar se está armando así, para calzar con el RIGI, ese proyecto con otros para que sumen los u\$s 200 millones. Con una obra de una transmisión que se podría armar superaríamos esa cifra. Entrar con un grupo de proyectos para sumar el monto es más factible que un único proyecto.

#### –¿El valor de la energía renovable para producir es competitivo hoy?

-Sí, hoy en la energía renovable es competitiva contra otras energías. La base es que los recursos renovables en Argentina, tanto el viento como el sol, son muy buenos y te hacen que con la baja de los costos de inversión de paneles y molinos sea competitivo con la generación convencional. Hoy, una generación térmica convencional, con gas a muy buen precio como tiene Argentina, es muy competitivo con un proyecto solar o eólico. Compiten mano a mano. La Argentina hoy no necesita subsidiar la energía renovable para nada.

#### –¿Cómo impactará volver al mercado plenamente desregulado de la generación como consta en la Ley Bases?

-Es muy genérico, no está bajado al detalle. Se requiere toda una reglamentación y un cambio de resoluciones para que se vaya transitando hacia ese camino. Habrá que ver cómo interpreta el regulador eso, todavía hoy no lo sabemos. El mercado eléctrico es sofisticado, cada variable que se toca tiene una repercusión al final y ese final es el consumidor. Hay que cómo impacta en la inflación y como eso vuelve a la micro. Ese paquete tiene que estar muy bien pensado para no tocar algo que después no se puede cumplir o incluso perjudica.

#### −¿Cómo se está manejando la deuda con Cammesa?

-Ya tenemos los bonos. Algunos los han vendido todos, nosotros los tenemos. Tenemos una conversación con los accionistas que hay que terminar de cerrar porque pueden tener visiones diferentes. Es un equilibrio entre los dos que hay que llevar y ver hoy cuál es la mejor alternativa para la compañía. La cobranza de Cammesa que se había dicho que se iba a regularizar, un mes se regularizó, el segundo mes ya viene demorado, entonces también es otro signo de pregunta.

#### –¿Cómo es tener accionistas tan diferentes?

-Tenemos una muy buena relación con los dos. Yo estoy desde que entró General Electric (GE) y la confianza es lo que ha mantenido esa unión con YPF. Confian en el management de la compañía, en las recomendaciones. Más allá de diferencias de visiones, los dos los dos accionistas han ido tomando decisiones que le hemos ido proponiendo. Pensemos que un General Electric que acompaña inversiones en una Argentina de este momento o en los momentos anteriores, claramente tiene que confiar en algo porque si no, seguir poniendo dinero en donde no puede llevarse dividendos es difícil. Hay que manejar la incomodidad del accionista. Pero se quedan y siguen reinvirtiendo y confiando en la compañía y en el país, porque GE no se llevó dividendos y hemos invertido, desde que ellos están, más de u\$s 1500 millones.

#### −¿La empresa sigue teniendo en verde los balances?

-Esta es una compañía rentable que viene creciendo. Este año va a cerrar no tan verde como nos gustaría, porque tuvimos los bonos por Cammesa que nos van a explican la diferencia contra nuestra estimación. Si nos quedamos los bonos, los cobramos en 2038 a valor presente. Era cash de hoy, de una energía que yo ya había entregado, que alguien usó. Hay una pérdida contable de más de u\$s 35 millones en este balance. Pero tenemos estimado un Ebitda de casi u\$s 400 millones.

RENTÓ UN BUQUE LICUEFACTOR POR 20 AÑOS

## PAE se asocia con un grupo noruego y empezará a exportar GNL en 2027

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_\_ iortiz@cronista.com

La petrolera argentina Pan American Energy (PAE) firmó un acuerdo para alquilar durante 20 años un buque licuefactor de la multinacional noruega Golar LNG, lo que le permitirá producir gas natural licuado (GNL) para exportación desde un punto a definir del litoral marítimo.

La iniciativa de la empresa que lidera la familia Bulgheroni contempla la utilización de un barco con una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027.

Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, afirmó que la empresa "busca ser protagonistas del desarrollo de los recursos de gas natural de Argentina. El acceso del gas a los mercados mundiales a través de este barco flotante de licuefacción es un primer gran paso para que nuestro país se convierta en un polo exportador generador de divisas".

El charteo del buque no es competitivo del proyecto que lleva adelante YPF con la malaya Petronas, y a la que Bulgheroni, en distintas ocasiones manifestó públicamente el interés de la compañía de ser parte de un consorcio que lleve adelante la construcción de una mega factoría.

"Estamos en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que formamos con Golar", indicó el CEO de PAE en ese sentido. Asimismo, Bulgheroni sostuvo que "la Ley Bases y el RIGI permitirán iniciar un camino de crecimiento y fomentar las inversiones que el país necesita para desarrollar su enorme potencial energético y la generación de nuevos puestos de trabajo".

La idea que es que este primer contrato sea la fase inicial de un posible proyecto de múltiples buques, al que se espera que se unan otros productores de gas natural, con los que ya hay conversaciones para una convergencia de operaciones y financiamiento.

Para PAE, al respecto, "la implementación del entendimiento, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, prevé la

El buque podrá procesar 11,5 millones de m3/día de gas natural y el inicio de operación comercial será en 2027

PAE asegura que su iniciativa será complementaria al mega proyecto de YPF con Petronas

posibilidad de sumar un mayor número de barcos flotantes de licuefacción y el ingreso de otros productores de gas de la Argentina".

Inicialmente, el barco flotante se abastecerá de gas natural utilizando la infraestructura y capacidad existente del sistema en los meses del año con menor demanda local, pero posteriormente, el objetivo es que pueda operar todo el año.

La empresa Golar dijo mediante un comunicado propio que se asoció con Pan American Energy para esta operación en la cual tendrá una participación del 10% en Southern Energy, una empresa conjunta con PAE, que será responsable de la compra del gas, la operación y la venta del GNL.

El miércoles, al inaugurar el megacomplejo eólico Novo Horizonte, en Brasil, Bulgheroni reiteró su intención de que ese proyecto, una inversión de u\$s 600 millones, fuera el primer gran paso de PAE en ese país. Su mira está puesta en la venta del gas de Vaca Muerta, para lo cual también ve con buenos ojos la llegada vía gasoducto desde Uruguay.

El GNL es otra alternativa para exportar hacia ese país. Pero, también, hacia otros mercados del mundo, ya que el CEO de PAE considera que la demanda regional, a largo plazo, será insuficiente para el desarrollo de los recursos plenos de la formación.

YPF había dado a conocer el año pasado detalles de su proyecto en el cual se prevé la llegada de un buque licuefactor en 2027 y un segundo en 2029, para comenzar con las exportaciones por esa vía hasta que entren en operación los primeros módulos on shore, con una inversión de u\$s 40.000 millones por más de una década.

Por lo trascendido hasta el momento, el FLNG Hilli de Golar tendrá una capacidad de 2,45 millones de toneladas por año, lo que proporciona una tarifa neta equivalente de US\$2,6/mmBtu, basada en una utilización de la capacidad del 90 por ciento.



Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, firmó el acuerdo para empezar a exportar el gas de Vaca Muerta



SERVICIOS BANCARIOS

#### Beneficios para industrias y comercios porteños

El Banco Ciudad y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) celebraron un acuerdo que permitirá a los comercios, sectores industriales y entidades afiliadas a la Federación acceder a una propuesta integral de servicios financieros y bancarios específicos para las actividades productivas y a bonificaciones. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, el presidente del Banco Ciudad Guillermo A. Laje, y Fabián Castillo, presidente de Fecoba.

La propuesta permite vender con tarjetas, QR y botón de pago, con los aranceles más bajos del mercado; bonificación durante 36 meses de los servicios bancarios de Cuenta Corriente y una terminal POS para pagos con tarjeta de débito, crédito y prepaga (banda, chip y contactless), entre otros beneficios. Más información en www.bancociudad.com.ar\_

#### SUSTENTABILIDAD

Telecom y Andreani hicieron una alianza para incorporar bolsas fabricadas con 70% de plástico reciclado post-consumo para la distribución de los productos vendidos a través del ecommerce Tienda Personal consolidando el compromiso de ambas compañías con el cuidado del ambiente. Así, se reemplazará el envoltorio de casi un millón de paquetes al año por el packaging sustentable.



Bolsas con plástico reciclado



Cinco días con ofertas de los mejores vinos

#### VINOS POR INTERNET

Tras el rotundo éxito de la primera edición, entre el 6 y el 11 de agosto se llevará a cabo CyberWine 2024, el único evento de compra online de la industria del vino argentino, que logra vincular a las bodegas con los consumidores finales de forma directa y sin intermediarios, ofreciendo importantes descuentos, beneficios y oportunidades de compra, además de información valiosa, tips de consumo y recomendaciones con sólo ingresar a www.cyberwine.com.ar.\_\_

#### **BÚSQUEDA DE TRIPULANTES**

Emirates, la aerolínea con sede en Dubai, busca candidatos para unirse a su equipo multinacional de tripulantes de cabina. Por ello, realizará este sábado una jornada de evaluación en Buenos Aires. Los postulantes deben presentar un curriculum vitae en inglés y una fotografía reciente en www.emiratesgroupcareers. com/cabin-crew/. En ese sitio encontrarán toda la información sobre los requisitos del proceso de selección.....



Emirates seleccionará en Buenos Aires

#### L'ORÉAL



Yann Le Bourdon, nuevo presidente y gerente general en el país

Inició su carrera en L'Oréal en 1990 en la División de marcas de Lujo en Francia y en los últimos 30 años trabajó en Alemania, Corea, España y América latina. Fue director general de L'Oréal Chile en los últimos cinco años.

#### CIQYP



Matías Campodónico, presidente de la Cámara de la Ind. Química y Petroquímica

El titular de Dow estará acompañado por Javier Sato (Petroquímica Cuyo), Marcos Sabelli (Profertil) y Rodolfo Pérez Wertheim (Meranol) como vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente...

#### GIRE



Santiago Douton, director de Tecnología y Operaciones

Tiene más de 25 años en multinacionales y start-ups de América latina. Trabajó en Andersen Consulting, McKinsey & Co y Microsoft y además, fundó su propia startup de seguros online.....

#### KPMG



Mariano Spitale, designado nuevo director de ESG de la Big Four

Con más de 20 años de experiencia como consultor en sustentabilidad, es Ingeniero Ambiental (Universidad Católica Argentina) y Magíster en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella).....



#### **BECAS ESTUDIANTILES**

Con el objetivo brindar una herramienta de inclusión para los estudiantes del primer año de la Universidad, **Banco Galicia**, la UBA y FUBA renovaron la beca +Futuro. Así, cada beneficiario puede acceder a un total de \$180.000 para solventar sus gastos. En total se entregarán \$ 270 millones. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de julio. La beca se abona en dos partes, la primera al comienzo del cuatrimestre y la segunda parte al final del mismo para garantizar el cumplimiento de la cursada. Inscripciones en https://www.cbc.uba.ar/\_\_\_



#### **SUBASTAS ONLINE DE VEHÍCULOS**

La plataforma **Narvaezbid** (www.narvaezbid.com.ar) realizará en los próximos días nuevas subastas online por más de 130 vehículos en todo el país. Este viernes, la empresa Gea ofrecerá vehículos de flota ejecutiva, que incluyen modelos como Volkswagen Taos, Peugeot 3008, Kia Sorento, Toyota Corolla y Etios, entre otros. Los precios base se inician en los \$ 2.890.388. . Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta. Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta.....

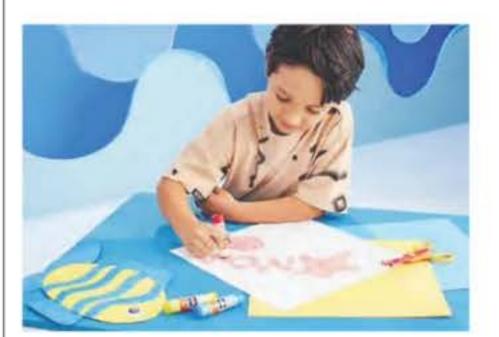

#### **ESCRITURA Y REDES SOCIALES**

Las marcas de escritura **Sharpie y Elmer's** desembarcan en el universo digital en Argentina con el lanzamiento de sus nuevas redes sociales de la mano de Grupo BeneMedia. Con la intención de establecer una conexión auténtica entre la riqueza del territorio y la versatilidad de sus productos, en las nuevas cuentas de Instagram y TikTok, los seguidores encontrarán material de valor inspirado en tramas, colores, tradiciones y artistas que reflejarán la esencia del país. Además, ofrecerán info, herramientas, técnicas, consejos, tutoriales y entretenimiento diseñado para aprender, inspirarse, divertirse y desplegar la creatividad..... El Cronista | Lunes 8 de julio de 2024

## Info Technology



#### El próximo ChatGPT está más cerca

Sam Altman, líder de OpenAI, anunció que el modelo de lenguaje GPT-5 estará listo entre fines de este año e inicios de 2025



Inteligencias artificiales de acceso público ya pueden utilizarse para falsificar imágenes y generar engaños

ENGAÑOS POTENCIADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

## Los deepfakes ya son el motor de las nuevas estafas digitales

Debido al uso dañino de la inteligencia artificial generativa, los hackers ya logran falsificar la imagen de una persona en fotos y videos, lo que implica serios riesgos

\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

El avance de la inteligencia artificial y su capacidad de generar imágenes y videos cada vez más realistas plantea un desafío para la ciberseguridad de las personas y las empresas.

Es que más allá de la sorpresa que pueden causar algunas imágenes fotorrealistas generadas por IA, la verosimilitud de los resultados empieza a generar preocupación: los cibercriminales cuentan ahora con una herramienta para crear fotos, videos y voces falsos de personas reales, lo que les facilita el engaño conocido como suplantación de identidad.

"Vamos a ver un número creciente de deepfakes, simulaciones de secuestros o de declaraciones armadas con IA, y es muy preocupante porque es cada vez más difícil de detectar. Todavía no son simulaciones perfectas, pero si se ve la velocidad con la cual van avanzando, dentro de muy poco va a ser muy difícil distinguir lo que es un video hecho por una persona de uno generado con inteligen-

Las pérdidas en el mundo cripto por los deepfakes de IA pueden llegar a los u\$s 25.000 a nivel global este año

Los hackers usan los avances de la IA para lograr fotos y videos falsos cada vez más convincentes cia artificial", evaluó en diálogo con El Cronista Walter Risi, Socio Líder de Consulting y Líder Global de Ciberseguridad OT en KPMG.

#### RIESGO EN EL MUNDO CRIPTO

Los engaños potenciados por IA ya están golpeando fuerte en un ámbito preeminentemente digital, como es de las criptomonedas. Según un informe difundido por el exchange Bitget, el uso de deepfakes maliciosos en el sector cripto aumentó un 245% a nivel mundial en comparación con el año pasado.

Pese a los esfuerzos de las empresas y autoridades, las pérdidas por deepfakes pueden llegar a los u\$s 25.000 millones en 2024. Y en 2025 podrían dispararse a un nivel de u\$s 10.000 millones trimestrales.

"Los deepfakes están entrando en el sector cripto con fuerza y hay poco que podamos hacer para detenerlos sin una educación y conciencia adecuadas. La vigilancia de los usuarios y su capacidad para discernir estafas y fraudes de ofertas reales sigue siendo la línea de defensa más efectiva contra tales delitos, hasta que se establezca un marco legal y de ciberseguridad integral a escala global", dijo al respecto Gracy Chen, CEO de Bitget.

El informe señala que entre los tipos más comunes de deepfakes en el mundo cripto se encuentran el robo de identidad, las identificaciones falsas generadas para redes de bots, esquemas de manipulación de mercado y fraude de inversión.

#### PERSONAS "FALSIFICADAS"

"Para las empresas, una preocupación clave es si un ejecutivo puede ser falsificado de forma convincente, o si un empleado "privilegiado" puede ser engañado por esa falsificación. A principios de este año, un diligente trabajador financiero de Hong Kong fue engañado para que aprobara un pago de 25 millones de dólares mediante una elaborada videoconferencia con un deepfake del director financiero de la empresa. Solicitó una reunión con Zoom en respuesta a una petición de transferencia de dinero y sólo envió el dinero después de hablar con quien creía que era el director financiero y varios compañeros más en la misma llamada, todos ellos deepfakes", alertó Sadiq Iqbal, asesor de ciberseguridad, Check Point Software Technologies.

El experto señaló que el caso puso de manifiesto la evolución de la tecnología y su potencial como nuevo vector de amenaza para las estafas empresariales.

En este contexto, surge la pregunta sobre cómo se puede averiguar si la persona del otro lado de una llamada o un video o una conferencia es real o un deepfake. Sadiq Iqbal contestó que "se requiere que la gente esté alerta y realice algunas comprobaciones de sentido común. En toda situación, la gente tiende a sopesar lo que ve y a hacer evaluaciones de riesgo".

Y aconsejó: "De la misma manera que se comprueba la veracidad de un correo electrónico o su contenido -verificando la identidad del remitente, pasando el mouse por encima de una URL o un adjunto, examinando el estilo y la gramática-, hoy puede resultar beneficioso aplicar el mismo tipo de enfoque a las videoconferencias".....

## Financial Times



#### Reunión de Biden con Netanyahu

El presidente de los Estados Unidos podría encontrarse con el primer ministro israelí, cuando Netanyahu visite Washington este mes, según adelantaron desde la Casa Blanca.

GIRO A LA IZQUIERDA EN EL REINO UNIDO

## Keir Starmer, el 'hombre de hierro' del laborismo inglés que llegó a primer ministro

El primer laborista en llegar al gobierno británico en casi 20 años ha demostrado ser implacable en la reestructuración de su partido desde las protestas a la centro-izquierda

#### \_\_ George Parker

La primera luz rompía sobre el Támesis mientras el nuevo primer ministro de Gran Bretaña entraba en la cavernosa Sala de Turbinas de la Tate Modern a las 5 de la mañana del viernes. Sir Keir Starmer miró hacia el mar de alivio en los rostros de los activistas laboristas y declaró: "Podemos mirar hacia adelante nuevamente, caminar hacia la mañana."

Fue un momento impresionante de reivindicación para el "abogado de izquierda", como lo llamó el primer ministro saliente Rishi Sunak, que surgió de un entorno de clase trabajadora para darle a los laboristas la primera victoria electoral en casi 20 años, sacando al partido de centro-izquierda del abismo electoral.

El mundo ahora estará observando para ver si este político tecnócrata, a veces criticado por ser monocromático, puede tener éxito en una era en la que los políticos populistas están en aumento.

Los líderes laboristas generalmente no ganan. En los casi 125 años de historia del partido, sólo han habido seis primeros ministros laboristas antes de Starmer; Sir Tony Blair fue el último en ganar el mandato popular en 2005. Lord Peter Mandelson, un exministro laborista, resumió memorablemente el récord electoral reciente del partido: "Perder, perder, perder, perder, Blair, Blair, Blair, perder, perder, perder, perder,

El ascenso de Starmer a Downing Street es aún más notable dado que en 2019, bajo el liderazgo de extrema izquierda de Jeremy Corbyn, los laboristas habían caído en su peor derrota desde 1935. Se esperaba que el partido estuviera fuera del poder durante al menos otra década.

Starmer, de 61 años, fue elegido líder laborista en los días oscuros después de esa derrota, heredando un partido dividido por el faccionalismo y sumido en el antisemitismo. Para mayo de 2021, las cosas habían empeorado aún más y Starmer se preguntaba si la tarea era demasiado grande para él. El primer ministro conservador Boris Johnson viajó a la ciudad trabajadora de Hartlepool, en el noreste de Inglaterra, para celebrar una aplastante victoria en una elección parcial sobre los laboristas. Un gigantesco 'Boris inflable' de nueve metros se pavoneaba sobre el puerto; en Londres, Starmer estaba desesperado.

"Hubo un momento de duda", dice la baronesa Jenny Chapman, una amiga cercana. "Es un ser humano. Esa fue una reacción apropiada, pero lo hizo aún más firme y decidido a que no podíamos seguir así. Keir reflexiona. Quiere mejorar".

Starmer le dijo al Financial Times que el resultado de Hartlepool fue un "golpe en el estómago", pero su respuesta fue llevar a su partido implacablemente hacia el centro, iniciando una misión que algunos líderes laboristas resisten: encontrarse con los votantes donde están, no donde les gustaría que estuvieran.

"Vi a un líder que realmente quería ganar", dice Pat McFadden, el diputado y exasistente de Blair que ha coordinado la campaña electoral de los laboristas. "No hay una ley de hierro en la política que diga que estás en el Partido Laborista porque te gusta perder contra los conservadores".

#### LA PURGA EN EL LABORISMO

Starmer, que ganó el liderazgo laborista con un manifiesto iz-



A diferencia del resto de su gabinete, Keir Starmer no es un político de carrera. BLOOMBERG

quierdista que ofrecía aumentos de impuestos y la nacionalización de industrias clave, ahora tocaba temas diferentes. Intentando recuperar a los conservadores sociales de clase trabajadora que habían abandonado el partido durante los años del Brexit, y a los votantes moderados de la Gran Bretaña media, llevó al partido de vuelta a una posición de centro-izquierda.

Los corbynistas fueron purgados, el antisemitismo fue erradicado implacablemente, la maquinaria del partido fue reestructurada. Al pedírsele un comentario para este artículo, un destacado diputado laborista de izquierda declinó tímidamente: "A la oficina de Starmer todavía le gusta el gatillo fácil y les encantaría tener mi cabeza en una bandeja".

A pesar de su comportamiento gerencial y de abogado, Starmer estaba demostrando ser un rival para sus oponentes internos. Eso no sorprendió a quienes han jugado fútbol contra él. Incluso en sus primeros sesenta años, Starmer es un mediocampista de área a área que disfruta regularmente de partidos de Fútbol 8 con amigos.

Anas Sarwar, líder del Partido Laborista Escocés, recuerda lo que pensó que sería un partido amistoso en una cancha de fútbol en Glasgow. "Vi de primera mano lo implacable que es para ganar", dice. "Experimenté el 'tiempo de Keir': el partido se extendió lo suficiente para que su equipo ganara por poco".

Durante los largos meses previos a las elecciones anticipadas, Starmer rara vez apareció en entrevistas sin la bandera de la unión en el fondo, adoptó un lenguaje más duro sobre la migración y el crimen y, crucialmente, con el nombramiento en mayo de 2021 de la execonomista del Banco de Inglaterra Rachel Reeves como su ministra de Finanzas en las sombras, puso la disciplina fiscal y una agenda proempresarial en el centro de la propuesta laborista.

McFadden dijo que Starmer, cuyas costosas promesas previas de eliminar las tarifas de 
matrícula universitaria o de 
volver a poner las empresas 
privadas bajo control estatal 
fueron abandonadas, "compró 
completamente" la necesidad 
de un control férreo sobre las 
políticas fiscales. "La alternativa es que los conservadores 
sumen una factura enorme por 
todas las cosas que prometes, 
asusten al electorado y luego los 
laboristas pierden", dice.

La transformación de Starmer del laborismo de un partido de protesta de izquierda a un gobierno centrista en espera provocó afirmaciones de que o no cree en nada, o que es un progresista encubierto esperando para desatar una agenda socialista oculta en Gran Bretaña.

Pero nadie duda de sus credenciales como defensor natural del laborismo. Como nunca deja de recordarle a los votantes, su padre era un fabricante de herramientas y su madre, que sufría de la rara y debilitante enfermedad de Still, era enfermera: nombraron a su hijo en honor a Keir Hardie, un fundador del Partido Laborista. Creció en Surrey, en el área rural de Londres, en una casa donde el dinero era escaso y el teléfono se cortaba cuando los tiempos eran difíciles.

Allí asistió a una escuela estatal local académicamente selectiva y luego fue a la universidad de Leeds, donde estudió derecho. Fue activo en la política estudiantil -el columnista y colega conservador Lord Danny Finkelstein, un viejo conocido, señala que Starmer apoyó las causas de izquierda habituales en su juventud, apoyando a los mineros en huelga y boicoteando al Times durante la disputa de Rupert Murdoch con los sindicatos. Pero a diferencia de muchos miembros de su próximo gabinete, Starmer no es un político de carrera. En cambio, se convirtió en un exitoso abogado de derechos humanos y terminó a cargo del Servicio de Fiscalía de la Corona. No ingresó al parlamento hasta sus cincuenta años. Hubo un cambio en los años entre el activismo estudiantil y la llegada al Parlamento.

En particular, el tiempo que pasó dirigiendo un gran servicio público hizo que se interesara por hacer que las máquinas burocráticas funcionen. "Está interesado en el cómo, no sólo en el qué", dice un estrecho aliado, argumentando que Starmer tenía un gran interés en convertir a los laboristas en una organización que pudiera introducir cambios en el Gobierno.

"Es muy profesional", dice McFadden. "Le gusta que las cosas se hagan bien. Espera que la gente llegue con la tarea hecha. Preside bien las reuniones. Se asegura de que la gente sepa lo que se ha acordado".

Starmer es protector del tiempo que pasa con su esposa Victoria, quien se formó como abogada y ahora trabaja en salud ocupacional para el NHS, y sus dos hijos adolescentes. Ha dicho que teme el efecto que su ascenso político podría tener en su familia. Victoria es judía y Starmer sufrió críticas de Sunak durante la campaña por decir que los viernes siempre trata de desconectar a las 6 PM para cenar.

#### UNA IZQUIERDA 'PROFESIONAL'

Sunak también ha sido uno de los que afirman que Starmer no representa nada, que "panquequea" de una postura a otra; que era un izquierdista mientras se postulaba para el liderazgo de su partido, donde ahora se presenta como un hombre de hierro fiscal. Básicamente, el país no tiene idea lo que está comprando.

El nuevo primer ministro no tiene fundamentos en economía y se espera que delegue muchas de esas decisiones a su aliada más importante, Reeves. Al preguntarle qué pensaba Starmer sobre los servicios financieros y el mundo de los negocios en general, un alto ejecutivo de la ciudad dijo: "No diría que 'lo entiende' pero tiene una visión benigna. Tomaré eso."

Un miembro senior de su gabinete dice que no hay duda de dónde están los instintos de Starmer: "Él es absolutamente de la izquierda suave del partido. Pero aporta profesionalismo".

Mientras tanto, Jonathan Reynolds, quien ha sido el secretario de negocios en las sombras de Starmer, dice que el primer ministro ha hablado con simpatizantes naturales del laborismo que sintieron que habían perdido el contacto con el partido. En lugar de tener una agenda secreta, había cambiado de rumbo en consecuencia: "No creo que haya un caso de engaño", dice.

Durante la campaña electoral, el público fuera de su jurisdicción metropolitana del norte
de Londres ha visto mucho más
de Starmer, pero siguen sin
impresionarse. Sus actuaciones
pueden ser impasibles; sus tonos nasales irritan a algunos
votantes. A pesar de la gran
victoria laborista, la calificación
neta de aprobación de Starmer
es -6 puntos, según YouGov.

En privado, sus amigos dicen que es "gran compañía". Con una pinta de cerveza, es más probable que hable de fútbol, y su pasión por el Arsenal, que de política. "Su sentido del humor no ha cambiado", dice Chapman, quien habla de la lealtad que Starmer ha inspirado a lo largo de los años.

Pero en última instancia, no le sorprende en absoluto que haya demostrado ser lo suficientemente implacable para cruzar el umbral del Número 10. "Quería ser líder del Partido Laborista y quería ser primer ministro", dice.

Mandelson cree que Starmer -cauto y a veces torpe como candidato- resultará ser un primer ministro audaz. "Creo que sorprenderá a la gente", dice.\_\_\_

#### **ELECCIONES HISTÓRICAS**

#### El nuevo gabinete

Después de ganar unas históricas elecciones para el Partido Laborista, Sir Keir Starmer nombró a Rachel Reeves como la primera ministra de Economía de la historia británica.

Starmer le dijo a sus seguidores que quería reconstruir la confianza entre los ciudadanos y los políticos. También prometió darle prioridad al crecimiento económico. Se esperan anuncios para liberalizar la planificación y fomentar la construcción de viviendas pronto.

Reeves dijo que planeaba dirigir "el Tesoro más pro-crecimiento en la historia de nuestro país", y le dijo a los funcionarios que quería que el departamento brindará estabilidad y jugará un papel importante "en una nueva era de estrategia industrial".

Reeves forma parte de un "cuadrante" interno de ministros senior, liderado por Starmer y que también cuenta con Angela Rayner, viceprimera ministra, y Pat McFadden, canciller del Ducado de Lancaster.

David Lammy fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores; Yvette Cooper, secretaria del Interior; Jonathan Reynolds, secretario de Negocios; y John Healey, secretario de Defensa. MERCADOS BURSÁTILES

### El Merval lidera mientras inversores aplauden las reformas en emergentes

\_\_\_ Humza Jilani

\_\_\_\_ Joseph Cotterill

Los viejos parias en los mercados emergentes han estado entre los mercados bursátiles de mejor rendimiento del mundo este año, mientras que los inversores apuestan a que las reformas en economías problemáticas como Argentina y Pakistán les ayudarán a dejar atrás lo peor de sus problemas de divisas.

El índice Merval de Argentina ha liderado las bolsas latinoamericanas, subiendo 53% en dólares, mientras que el índice bursátil de Pakistán es uno de los de mejor rendimiento en Asia, a medida que los mercados que hasta hace poco eran vistos como muy problemáticos han superado a sus pares más grandes y caros.

Estos llamados mercados fronterizos han sido atractivos debido a sus valoraciones baratas, dicen los inversores. En contraste, los índices en mercados más establecidos como México y Brasil han disminuido en dólares a medida que el capital se dirige hacia las acciones de inteligencia artificial de moda en Estados Unidos.

"Hay un gran aspiradora en EE. UU. llamada Nvidia" que ha desviado dinero de los mercados emergentes más grandes, afirmó James Johnstone, co-director del equipo de mercados emergentes y de frontera en Redwheel.

"Pero lo que está funcionando bien son los mercados que han pasado por crisis casi existenciales y llevaron a cabo las reformas necesarias", dijo.

Un grupo de economías en desarrollo, incluyendo Sri Lanka y Turquía, "han pasado por un período realmente difícil" pero ahora están listas para recuperarse a medida que las costosas deudas en moneda extranjera y las tasas de inflación de dos dígitos están bajo control, señaló Johnstone.

En Pakistán, el mercado de valores ha subido 30% en lo que va del año, más que Taiwán e India. Ha casi duplicado su valor en dólares desde junio del año pasado cuando el país evitó el default al asegurar un préstamo de u\$s3 mil millones del FMI.

"El reciente rally se debe a la confianza de los inversores en que Pakistán obtendrá un acuerdo a largo plazo con el FMI después de la exitosa finalización del acuerdo standby el año pasado," dijo Mohammed Sohail, director ejecutivo de la corredora pakistaní Topline Securities. La mayor contribución al rally vino del sector bancario, que ha disfrutado de beneficios extraordinarios luego de que el banco central elevara la tasa de política por encima del 20% para reducir la inflación descontrolada, según una nota de investigación de Arif Habib Limited, una corredora pakistaní.

Pero incluso los países que han experimentado rallies en las acciones, las condiciones económicas para la gente común siguen siendo en gran medida miserables. La inflación a menudo sigue siendo alta en comparación con otros mercados emergentes, a pesar de los fuertes aumentos en las tasas de interés; en Turquía, por ejemplo, la inflación se enfrió por primera vez en ocho meses en junio, pero todavía es del 71,6%.

El Ministerio de Finanzas pakistaní presentó el mes pasado un presupuesto cargado de impuestos, cuyo objetivo es aumentar los ingresos y disipar las preocupaciones del FMI, mientras la tambaleante coalición de Gobierno busca una salida al anémico crecimiento, la inflación de dos dígitos y la creciente deuda pública.

El Presidente de Argentina, Javier Milei, ha impulsado la adopción de medidas económicas, actuando con rapidez en comparación con anteriores intentos de reforma que quedaron empantanados en la oposición política, afirmó Bokor-Ingram. "La diferencia entre esta vez y todas las anteriores es la velocidad con la que Milei lo ha hecho".

Los mercados de frontera y los mercados idiosincráticos de mayor tamaño, como Argentina, también han entrado en los radares de los inversores, que intentan controlar la exposición a mercados emergentes de mayor tamaño, como China.

Sin embargo, a pesar de la promesa de reformas en algunos países, muchos inversores son conscientes de que la rentabilidad de los valores de los mercados emergentes ha sido, en general, baja en la última década en comparación con la de los mercados estadounidenses, señaló un gestor de renta variable de mercados emergentes. Al fin y al cabo, añadió el gestor, "simplemente se está operando en una clase de activos altamente cíclica".....

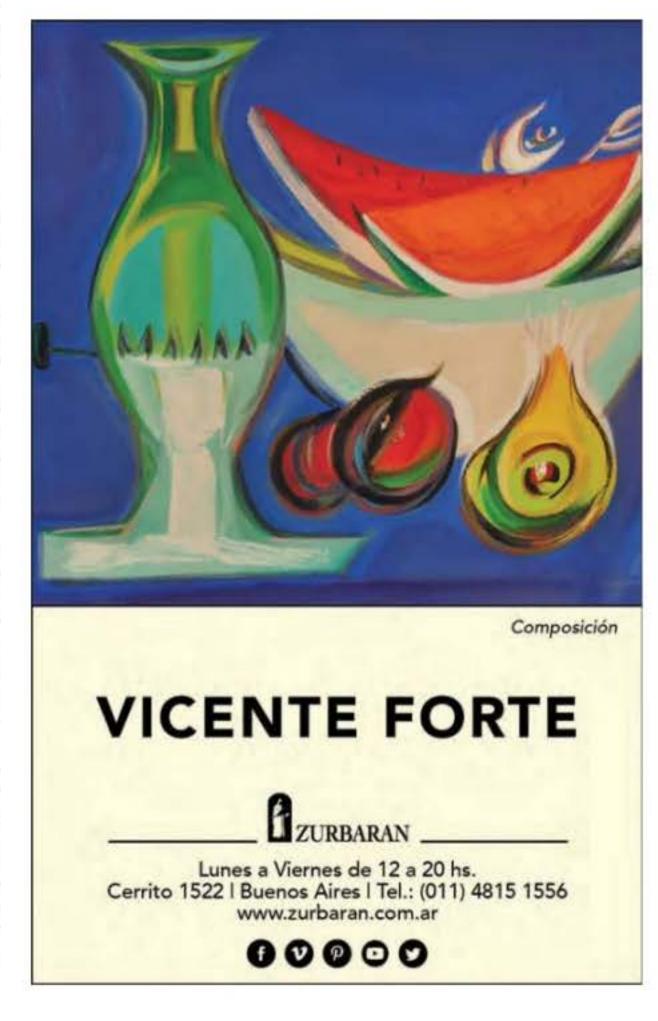



MÁX

MAÑANA

MÁX

MIÉRCOLES

MÁX



### **B** Lado B

## La bodega argentina que llevó el vino a los partidos de Messi en Miami

Es una apuesta para crecer en EE.UU, principal destino externo de la bodega, y consolidar la presencia global del vino argentino

Luz De Sousa Quintas

ldesousaquintas@cronista.com

rapiche, bodega argentina líder en la elaboración y exportación de vinos, dio un gran paso en sus 140 años de historia: firmó una alianza para ser sponsor oficial del Inter Miami CF, donde actualmente juega Lionel Messi.

Se trata de una apuesta para aumentar las ventas en los Estados Unidos, principal destino de exportación de la bodega, y consolidar la presencia del vino argentino en el mundo.

"La alianza se viene tratando hace más de un año y por fin en noviembre se oficializó. Somos sponsor del equipo y del estadio, no de Messi, lo que implica un montón de acciones comerciales y de exposición. Nos pone muy contentos porque obviamente impulsa muchísimo las ventas", explicó Segio Casé, enólogo de Bodega Trapiche, en una entrevista con El Cronista.

Como parte del acuerdo, la bodega perteneciente al Grupo Peñaflor, inauguró un exclusivo espacio en el Chase Stadium de Florida con el objetivo de ofrecer al público sus mejores etiquetas durante los partidos.

La sala se ubica en la terraza del segundo piso del NorthWest Club y ofrece etiquetas de las líneas premium de la bodega, entre ellas, Trapiche Reserva Malbec, insignia de la marca.

"Es hoy en día el vino más vendido de la Argentina, el más volumétrico, que llega a muchos lugares del mundo. Es el vino que nos va a representar ante el Inter y que nos va a ayudar a consolidarnos más en Estados Unidos", indicó Casé.

#### HABRÁ UNA ETIQUETA EXCLUSIVA

Sin embargo, el enólogo aclaró que este "no es el vino del Inter" y que se está trabajando en el desarrollo de una línea exclusiva de vinos para el club. "Es-

tamos haciendo algunas propuestas que estamos terminando de definir", anticipó sin dar mayores detalles.

"Históricamente en toda la zona de Miami, el vino argentino estuvo súper bien posicionado. Más allá de que hay muchos argentinos viviendo ahí, hay mucha afinidad con la Argentina", destacó Casé sobre la apuesta de esta alianza para fortalecer la presencia en el mercado estadounidense.

Y si bien Casé señaló que la alianza con el Inter es 100% Malbec, varietal insignia de la Argentina, explicó que en la Florida también estarán trabajando con las líneas Tesoro y Medalla, que llegan a Estados Unidos con precio de venta al público de u\$s 15 y u\$s 22 la botella, respectivamente.

"Es un rango de precio súper competitivo, donde todos nos peleamos a nivel internacional hoy", señaló el enólogo.

Entre más de 1.500 vinos de 30 países, hace apenas unos días se conoció la noticia de que Trapiche Tesoro Malbec 2022 fue reconocido en el concurso internacional Sommelier's Choice Awards 2024 realizado en Estados Unidos.

"Es una nueva línea que lanzamos para Estados Unidos dos años atrás y hoy ya tiene distribución mundial. Es un muy rico vino del Valle de Uco, de la zona de La Consulta, de viñedos que siempre me gustaron mucho por su estilo de suelo, que le da una particularidad de perfume extraordinaria al Malbec", describió Casé.

La bodega perteneciente al Grupo Peñaflor inauguró un espacio en el Chase Stadium de Florida para ofrecer al público sus mejores etiquetas durante los partidos.



Bodega Trapiche, sponsor del equipo y el estadio, tiene un espacio exclusivo donde ofrece sus productos \*